# Diario de Burgos

Miércoles, 12 de junio de 2024 Número 42.939

FUNDADO EL 1 DE ABRIL DE 1891

1,80€

# SI LO SÉ, SÍ ME PRESENTO (II)

Se cumple un año desde la constitución de los ayuntamientos de la provincia y DB se cita con los 'novatos' PROVINCIA 20v21



Ana Rodríquez

ALCALDESA DE OLMILLOS Y

EMPLEADA DEL COLEGIO DE SASAMÓN

«Hemos recuperado
el trabajo a concejo;
tocamos las campanas
y viene el que quiere»



Oscar Pascual
ALCALDE DE BERLANGAS DE ROA Y
TRABAJADOR DE PASCUAL
«Mi abuela está muy
contenta, pero es la
primera que me dice que
una acera está estropeada»



Mirian Esteban Gañán ALCALDESA DE BAÑOS DE VALDEARADOS Y EMPLEADA EN MICHEL IN

«Los tres primeros meses no fueron los mejores de mi vida. Al llegar todo es muy difícil»

INDUSTRIA

# Cropu dedica 12 millones a su fábrica más puntera y genera otros 45 empleos

La industria burgalesa entra de lleno en el 4.0 y destinará las instalaciones a la fabricación de nuevos componentes de asistencia a la conducción





FÉLIX SANCHO PRESIDENTE DEL SAN PABLO

«No voy a parar hasta devolver al equipo a la ACB y voy a mantener la estructura del Club» SANIDAD | CONCIERTO CON LA PRIVADA

San Juan de Dios reclama al Sacyl el impago de seis millones de euros

MUNICIPAL

La red de calor para 25.000 viviendas de Gamonal abre una guerra judicial

Iberdrola desconfía de los criterios subjetivos de adjudicación y defiende que su propuesta era más beneficiosa para Burgos. BURGOS 9

#### UNIVERSIDAD

Burgos, León y Valladolid lanzan juntos el primer grado de gastronomía

Impartirán Ciencias Gastronómicas a partir del próximo curso con 20 alumnos en cada campus. Tendrán la colaboración de reconocidos profesionales.

BURGOS 14

El rector de la UVA atribuye a la Junta la decisión sobre Medicina

Contradice de forma clara a la consejera de Educación, Rocío Lucas, que el día anterior trató de esquivar la responsabilidad.

## TRIBUNALES

El juez prohíbe a un ladrón pisar durante dos años el súper que atracó a punta de navaja

# **OPINIÓN**



LAS FRASES

**MIRIAN ESTEBAN ALCALDESA DE BAÑOS** 

Tengo nuevas ideas para dejar atrás la Edad de Piedra y pasar al siglo XXI en Baños de Valdearados»

PATRICIA RAMÍREZ MADRE DEL PEQUEÑO GABRIEL

El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo»

**GUADALUPE CUADRADO DELEGADA CÁRITAS ARANDA** 

Los precios del alquiler suben constantemente, esto provoca el hacinamiento en muchas viviendas»

MARTINILLOS | QUISICOSAS

# COLABORACIÓN UNIVERSITARIA

>>> En estos días, en los que ha vuelto al primer plano de la actualidad el Grado de Medicina y las 'excusas' de la consejera de Educación diciendo que «no es un tema de la Junta», tres universidades públicas de la comunidad son noticia. La UBU, la UVA y la ULE se ponen de acuerdo para formar profesionales en alta gastronomía. Las tres impartirán



de forma conjunta desde septiembre el Grado de Ciencias Gastronómicas. Contará con 20 plazas en cada campus y la implicación de profesionales del sector, incluidos

estrellas Michelin. Bienvenidas sean colaboraciones de este tipo.

## La 'resaca' de las europeas

>>> Es evidente que va a durar. Después de los análisis de los primeros días y de la radiografía del voto, calle a calle, se siguen produciendo reacciones a los resultados. El PP continúa crecido, sobre todo el burgalés, después de la contundente victoria en la provincia. Desde esa posición, su presidente, Borja Suárez, se ha puesto en clave nacional para pedirle a Pedro Sánchez que adelante las elecciones. No parece que al presidente del Gobierno se le tuerza la mano desde lugares como Burgos, esto podría suceder desde una Cataluña que ha vuelto a sus 'mejores' peores momentos.

# Pendientes del atletismo

>>> El domingo fue por Lidia Campo, El lunes por Dani Arce. Hoy por Eva Santidrián. El Campeonato de Europa de Atletismo que se celebra en Roma tiene a los burgaleses pendientes de las carreras de sus representantes. Santidrián forma parte del relevo de 4x400 que en la última eliminatoria de ayer fue cuarto con récord de España incluido, lo que les vale para clasificarse a la gran final, que se correrá hoy a las 21.06 horas.

HUMOR GRÁFICO | JULIÁN

Movilidad colocó una señal de parada para que los buses de la línea 9 se detuvieran a su paso por la calle Legión Española. Pero no se encargó un estudio de tráfico para determinar la viabilidad



# Pulso entre el poder legislativo y el judicial tras publicarse la ley de amnistía

# **EDITORIAL**

El juez Llarena recuerda que la orden de detención de Puigdemont sigue vigente

Después de tenerla metida en la nevera a la espera de que pasaran las elecciones europeas, este martes el Boletín Oficial del Estado publicaba la ley de amnistía que el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el pasado 30 de mayo. Con ella, el PSOE y sus socios de investidura pretenden dar carpetazo a las causas judiciales vinculadas a la asonada independentista. Fue la principal exigencia de Junts y ERC para hacer presidente a Pedro Sánchez, y es la única iniciativa parlamentaria de calado que ha sido capaz de sacar adelante el Gobierno desde que alumbró, con fórceps, la actual legislatura.

La ley ya está negro sobre blanco en el BOE, lo cual no significa que el argumentario diseñado por el Ejecutivo 'para favorecer la normalización institucional, política y social en Cataluña' vaya a tener un final feliz. Nada más publicarse la amnistía en el diario oficial del Estado español, comenzaban los primeros movimientos judiciales que ponen en cuestión su aplicación. El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del procès, dictaba una providencia en la que daba un plazo de cinco días a las partes para que informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma a los hechos por los que están procesados los prófugos Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig y la secretaria general de ERC, Marta Rovira.

En esa misma resolución, el juez burgalés comunicaba a las Fuerzas de Seguridad del Estado que continúan vigentes y activas las órdenes nacionales de detención de esos cuatro procesados. Sin salir del alto tribunal, dos de los fiscales que participaron en el juicio a los líderes soberanistas que intentaron subvertir el orden constitucional han reiterado su negativa a amnistiar la malversación, contrariando así las órdenes del fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas ha trasladado a la Fiscalía y a las partes si procede plantear una cuestión prejudicial sobre la ley ante la justicia de la Unión Europea por desviar fondos públicos para la celebración de la consulta independentista del 1 de octubre de 2017.

El frente judicial se activa después de que el independentismo se hiciera con el control de la mesa del Parlament. Josep Rull fue condenado, luego indultado y ahora preside una cámara que echó a andar desafiando de nuevo al Tribunal Constitucional, que había prohibido el voto telemático de los huidos de la justicia. Nada nuevo bajo el sol en el escenario catalán, donde el PSC, ganador de las elecciones, ni siquiera hizo amago de incordiar al soberanismo abriendo un proceso negociador con el PP y otras fuerzas nacionales para poder presidir la institución.

www.diariodeburgos.es | lectores@diariodeburgos.es

# Diario de Burgos

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD. LA PROVINCIA Y DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DECANO DE LA PRENSA BURGALESA

Presidente consejo editorial: Vicente Ruiz de Mencía

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN PROMECAL, S.L

Difector: Avairo Mettor Patacios

Jefes de redacción: Hakir Ellices (Información), Patricia Corral (Provincia) y Martín Serrano (Edición)

Jefes de sección: Alberto Rodrigo (Potografía), Juan Carlos Moreno (Deportes), Juan Manuel Péroz (Opinión y Web) y Juan Maiques (Burgos)

Redacción: Miguel Ángel Valdivielso, Patricia González, Luís López Araíco, Inmaculada Pascual, Angélica González, Jesús Javier Martíns,

Inmaculada López, Guillermo Arce, Rafael Mediavilla, Rodrigo Pérez Barredo, Belén García, Carmen Mendeta, Andrés Galarón,

María Luísa Ortega, Alfredo Scalisi, Gadea Guttérrez, José Daniel Maié, Carmelo Palacios, Luís Montes, Fernán Lubajo, Almudena Sanz,

Roberto Mena, Avua Ortega, Roberto Esteban, Belén Antón, Diego Almendres y Robeca Beadero.

Edición Ribera: Isabel Martín y Leticia Núñez, Edición Miranda: Oscar Casado y Arsenio Besga. Briviesca-Bureba: Silvia Fernández.

Merinadaes: Ann Castellanos.

Director Gestión Multimedia: David Andrés Labadía Gestión Multimedia: Cristina Mata, Mariví de la Fuente y Ana Gil Gestión Comercial Multimedia: Carlos López, Carmen González, Teresa Sanjuanes y Maximar Álvarez



Director de Comunicación: Raúl Briongos Velasco
Director Serviclo de Páginas Comunes: Oscar del Hoyo Camarero
Directora Logástica y Márketlug: Marina Bianco Nieto
p r o x e c x i Director Edición y Diseño: Alfonso Alonso Lozano

Redacción, Administración y Publicidad 947 26 83 75, Apdo. Correos 46

Aranda de Duero: San Francisco, 31 bajo,09400, 947 54 60 01 • Miranda de Ebro: Ciudad de Haro, 4 bajo, 09200, 947 34 79 16 • Merindades: Arcentales, s/n bajo, 09500 Medina de Pomar, 947 14 77 49 • Valladolid: ICAL C/Los Astros, s/n, 47009 Edif. Promecal. 983 32 50 00 / 983 32 50 54.

Depósito Legal: BU-5/1957 Imprime: DB Tidler de Impresión, S.L.



Prohibida toda reproducción a los efecto del artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.



MARTINILLOS | PERSIO

# 'Liarse' el consistorio a la cabeza

llos no van a comparecer ante la prensa para hacer un balance de su primer año al frente del ayuntamiento de su pueblo. No son como los de 'la capital', que aprovecharán el 17 de junio para sacar pecho de sus logros en los doce meses que han transcurrido desde que se constituyeron las corporaciones municipales que surgieron de las urnas del 28 de mayo -y, presuntamente, olvidarse de los errores-. Ese día, la inmensa mayoría de ellos volverá a las tareas con las que se ganan la vida y el tiempo libre lo dedicarán a solucionar asuntos de su localidad. No les pagan por ello. Pero no se arrepienten, y mucho menos los que acaban de llegar.

PLAZA MAYOR

# Fracasos que duelen, pero no tanto

La dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar tras la debacle en las recientes elecciones europeas no sólo alimenta la incertidumbre en el espacio político a la izquierda del PSOE, sino

que pone en solfa los liderazgos súper personalistas. Sinceramente, se veía venir después de las derrotas consecutivas en las urnas, auténtica prueba del algodón para la convivencia orgánica de los partidos que, como Sumar, son un conglomerado de siglas. Las dudas sobre el futuro de una izquierda alternativa y de quién va a asumir a partir de ahora la cabeza visible están en el aire tras una andadura de tan solo un año desde aquel mitin en el polideportivo Antonio Magariños, cuando una exultante Yolanda Díaz se autoproclamó la única aspirante a ser la primera presidenta del Gobierno de España.

El cúmulo de errores, dando la espalda a Podemos y sus caras más visibles (Irene Montero e Ione Belarra), ha acabado por dar con ella en la lona que le tejían ya desde la sombra manipuladora de Pablo Iglesias y hasta del embaucador aparato socialista. Es lo que tiene ir de sobrada cuando tu fuerza electoral hace aguas por los cuatro costados y sientes el aliento en la nuca de quienes esperan, sin disimulo, a que caigas por tu propio peso. Como así ha sido al final.

Tampoco llego a entender que quien fracasa en un proceso orgánico y en el liderazgo de un partido anuncie su huida sin hacer lo propio en los cargos públicos que ostenta merced a esa representación política.

La ética hace tiempo que no es el santo y seña de la política española, caracterizada por el narcicismo y el creciente apego al sillón. Yolanda Díaz es el 'penúltimo' ejemplo de ello, pero, lamentablemente, ha habido otros muchos más en estos últimos años y no sólo en el ámbito nacional. Ahí tienen el caso de Francisco Igea, que perdió aquellas primarias de Cs con Inés Arrimadas y al día siguiente, como si no hubiera pasado nada, seguía (y sigue) en el Parlamento de Castilla y León. ¿Qué tendrá eso de ostentar un cargo público para cogerle tanto vicio?

EL DATO

MONJE

1,9

MILLONES DE EUROS costará mejorar la zona verde situada frente al HUBU. La actuación prevista incluye 2,5 hectáreas, entre las calles Islas Baleares y Padre Conde. Se instalarán elementos biosaludables.

#### BURGOS HACE.

# 125 AÑOS

- La Comisión Provincial ha señalado los precios para el abono de los suministros dados a las tropas del Ejército y Guardia Civil.
- En la Casa de Socorro se ha expedido esta mañana certificación facultativa a un transeúnte que se indispuso.
- MÁXIMA 20,7° I MÍNIMA 7,6°

# 100 AÑOS

- Mañana se cumplirán 29 años del fallecimiento, ocurrido en Burgos, del Ilustre hombre público don Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895).
- El invento verdaderamente admirable de la radiotelefonía sin hilos parece está próximo a autorizarse en España.
- MÁXIMA 18,6"1 MÍNIMA 6,4"

# 75 AÑOS

Días pasados, el escultor Juan Cristóbal desmintió que vaya a demorar la entrega del monumento al Cid. Asegura que el sensacionalismo de algunos periodistas ha dado excesivo relieve al accidente. Pero la Alcaldía insiste, en los términos de su nota.

▶ MÁXIMA 17,8° I MÍNIMA 10,0°

# 50 AÑOS

Más de cuatro millones de ptas. se obtuvieron en la subasta de los puestos del 'Real de la Feria' durante las fiestas de San Pedro. El Circo Bruselas, ofrecerá una sesión especial para los ancianos y niños residentes en los establecimientos asistenciales locales.

MÁXIMA 21,0° I MÍNIMA 5,0°

# 25 AÑOS

- La fiesta del 'Curpillos', con más animación cultural que nunca.
- Burgos fue la provincia de la región donde más bajaron los precios en el mes de mayo.
- Rebolledo de la Torre recupera su artística iglesia románica.
- MÁXIMA 23,4° I MÍNIMA 6,5°



AÑOS

12 DE JUNIO DE 2014

- ADIÓS MAESTRO. Rafael Frühbeck de Burgos, considerada la batuta con más prestigio que ha salido de España en la segunda mitad del siglo XX, muere en Pamplona a los 80 años.
- Castrovido arranca de nuevo y la obra del AVE tiene ya luz verde. En la presa se continuarán utilizando los blondines pero se delimitará el uso.
- ► MÁXIMA 28,0° I MÍNIMA 13,0°

#### EL SEMÁFORO



MARÍA JOSÉ BASCONCILLOS DRA, GENERAL GRUPO CROPU

# Inversión en su 'fábrica del futuro'

La firma burgalesa destinará a su planta de Villalonquéjar 12 millones de euros. Producirá distintos componentes para los nuevos sistemas de ayuda a la conducción. Creará para ello 45 nuevos empleos.



REGINA PEÑACOBA PRESIDENTA DEL COMITÉ DE FOLCLORE

# La ONU del baile regresa a Burgos

Y una vez más lo hará a la plaza de San Juan, del 16 al 20 de julio. El certamen alcanza este año su 47 edición, y sobre el escenario ballarán grupos de Brasil, Kenia, Rumanía, Corea del Sur y Kazajistán.



LUIS CASTRILLO PTE. ASOCIACIÓN SAN PELAYO DE SAN PEDRO SAMUEL

# Relatos para honrar al cereal

Su certamen literario gana en prestigio en cada nueva edición. Ya van por la séptima y este sábado entregarán sus premios, donde contarán con el prestigioso virólogo burgalés Adolfo García Sastre.



ANA MEDINA ESCRITORA

# Encuentro literario en plena calle

En concreto en el pasaje Lampérez, que discurre entre la Casa del Cordón y el edificio Nexo. Se convierte en un lugar de creatividad gracias a la Fundación Caja de Burgos. La autora burgalesa es hoy protagonista con su libro Escucha una canción.

VEGA HOMES - ZONA COPRASA



JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 13, 14 y 15 de junio. Ven a ver los pisos piloto

900 11 00 22 neinorhomes.com



Viviendas de obra nueva de 2 y 3 dormitorios. Con garaje y trastero.

# Europa. Cafés



ESTOS DÍAS AZULES
JUAN CARLOS
PÉREZ MANRIQUE

o de 'Se acabó la fiesta' es mentira. Tanto, que el pasado domingo seguimos disfrutando de la iesta del voto nuevamente; volvimos a mostrar que queremos estar presentes en decisiones que afectan a nuestras vidas porque a eso no se re-

Las mesas electorales de hace tres días para elección de diputados europeos bien pudieran haber estado en los cafés. Steiner, profesor y autor de ensayos imprescindibles, ha escrito sobre cómo los cafés aportan contenido a la noción de Europa. Van desde O Brasileira en Lisboa, el preferido por Pessoa, hasta los frecuentados pos los gánsteres de Isaac Babel en Odessa Stories. Se extienden desde los que por Copenhague se paseaban filósofos como Kierkegaard, hasta las barras de Nápoles donde Oscar Wilde o Gabrielle D'Annunzio acudían al Gambrinus. O desde los pubs de Irlanda donde sus literatos rastrean palabras, matices y acentos (la última novela de Joyce se desarrolla en un pub) hasta los cafés de Madrid donde los de aquí sobreviven (La Colmena / Cela) y viven en conversación y tertulia (Comercial, Gijón, Varela, Pombo...). Y en nuestro caso, cómo no citar el café Candelas en el que durante los años anteriores a la guerra se reunían los tertulianos de El Ciprés. O el España, nuestro único café centenario que reabre hoy, después de tanta tertulia y convivencia apuntalada

durante un siglo. Esos cafés, que son lugares donde se pasa el día, se bebe, se escribe, se juega y conversa, que servían de buzón de correos para los sin domicilio fijo, que estaban abiertos a todos estimulando creación y sosteniendo vida, son un rasgo característico, una seña de Europa. Cómplices con la Ciencia (en los de Viena escribía Freud, en el Odeon de Zurich Einstein daba conferencias...), fueron también clubs del espíritu albergando a la oposición política. En el Procope, en París desde 1689, se sentaron Voltaire y Rousseau y discutieron la revolución Danton y Robespierre. O en el Café Du Croissant un asesino de extrema derecha mató al socialista y fundador del periódico L'Humanité, Jean Jaurès, internacionalista opuesto a cualquier nacionalismo, partidario de una patria común para todos los trabajadores europeos v convencido de que tradición no era preservar ceniza sino mantener una llama viva. A Jaurès, Jacques Brell le dedicó en 1977 un tema de su último álbum, una canción tan hermosa como las más reproducidas de las suyas tantas veces en pianos de cafés, Amsterdam o Ne me quitte pas, seguramente la más bella de las canciones de amor europeas.



EL PERSONAJE

# Feijóo y sus barones sacan pecho del 9-J

Alberto Núñez Feijóo presumió ayer de los resultados del PP el 9-J en un comité ejecutivo en el que reunió a sus barones para celebrar el mejor resultado del partido en unos comicios europeos desde hace 25 años. Amparado por esos buenos datos, el gallego volvió a afear a Pedro Sánchez su dependencia del independentismo y le reclamó que termine la legislatura a la mayor brevedad. Pero no estuvo solo el líder de la oposición en esta demanda. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, volvió a actuar de verso suelto y se unió a la idea de llamar a las urnas para «no eternizar lo inviable».

ESCAÑO CERO | JULIA NAVARRO

# El paso atrás de la izquierda

Tengo la impresión que la dimisión de la señora Díaz es más táctica que real Puede que Yolanda Díaz haya decidido copiar el 'manual de resistencia' de Pedro Sánchez, es decir dimitir para no dimitir. Y es que queda raro eso de que dimita como jefa de filas de Sumar pero continúe como vicepresidenta del Gobierno.

Hay algo impostado en esta dimisión. Si la señora Díaz forma parte del gobierno es por ser la líder de Sumar y si deja de ser la líder de este partido entonces tendría que ocupar su puesto otra persona de dicha formación.

Así pues, tengo la impresión de que la dimisión de la señora Díaz es más táctica que real, habida cuenta de que su apego al poder le ha llevado a ir dejando por el camino a todos sus mentores.

En cuanto a la exministra Irene Montero, cabeza de lista de Podemos, su fracaso en las urnas es igual de evidente que el de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Lo cierto es que, el resultado de las elecciones europeas, indican el avance de la derecha y de la extrema derecha en Europa al tiempo que el retroceso de la izquierda.

No hace tantos años que Podemos irrumpió en la escena política y a punto estuvo de hacerse con el santo y seña de la izquierda, con la decisión de acabar con el sistema político del que democráticamente nos habíamos dotado los españoles en 1978. Un objetivo que casi han conseguido aunque poco a poco han ido perdiendo el favor de los ciudadanos

Pero volviendo al aquí y ahora, en nuestro país desde el Gobierno y el PSOE nos quieren convencer que en realidad han ganado las elecciones y que además son los campeones de la resistencia de izquierdas en Europa, pero es un empeño pueril. El resultado de las elecciones debería de llevar a los dirigentes de la izquierda europea a preguntarse por qué han perdido apoyos. La primera conclusión es que están dejando de sintonizar con las preocupaciones de los ciudadanos.

En los últimos años, quizá, el principal error de la socialdemocracia, ha sido creer que el 'Estado del bienestar' estaba sólidamente asentado y podían dedicarse a otros asuntos, pero la realidad es otra.

Pienso que desde hace tiempo, la mayoría de los dirigentes socialdemócratas «pisan» poco la calle más allá de reunirse con los militantes de sus partidos que, naturalmente les jalean, y eso los lleva a confundir el todo por la parte.

Los ciudadanos necesitan respuestas claras a sus problemas, y esas respuestas no les llegan desde las filas de la izquierda más preocupada en otros asuntos, sin duda importantes, pero que no responden a los de la mayoría social.

Puede que Pedro Sánchez quiera creerse que ha ganado las elecciones y que, los 'pelotas' que le rodean, le reafirman en esta idea, pero las ha perdido, aunque no por goleada como estúpidamente pretendía el PP, que también parece desconocer a la sociedad española.

La prueba de ese descontento, cada vez más evidente, está en esos ochocientos mil votos que han ido a parar a esa formación disparatada que lleva por nombre Se acabó la fiesta, impulsada por un señor de nombre Alvise.

En esos votos se refleja la frustración, la rabia, el desencanto, de miles de ciudadanos que no encuentran en los partidos tradicionales respuesta a sus problemas. Y eso, insisto, debería llevar a la reflexión a los dirigentes tanto del PSOE como del PP.

Pero me temo que nuestros políticos viven al día y que su único afán es el poder. Y así nos va.



CRÓNICA PERSONAL | PILAR CERNUDA

# En la piel de Sánchez

Se puede hartar en decir que todos los males son producto del fango, pero ya nadie le cree Pocos querrían estar en la piel de Sánchez estos días, con todos los frentes abiertos y sin haber ganado unas elecciones desde el 19, que fue además victoria pírrica. En buena ley no podría apuntarse ahora el éxito en Cataluña, donde ha ganado el PSC. Primo hermano del PSOE, pero PSC.

Sánchez se puede hartar de decir que todos los males son producto del fango y de bulos malintencionados, pero ya nadie lo cree. Tanta mentira ha devaluado su palabra, pero además solo él es responsable de lo que le sucede, desde la elección de socios para gober-

nar, hasta permitir que su familia más directa, hiciera pingües negocios pensando que por su situación personal nadie hurgaría en sus actividades.

Sánchez se encuentra con un resultado envenenado, porque si no cede a las exigencias de sus socios puede perder los apoyos que le garantizan la continuidad en Moncloa. Y si cede, se puede encontrar con que la justicia y otras instituciones le llaman a capítulo. De momento, el Tribunal Constitucional ha dicho que los parlamentarios independentistas fugados no pueden votar, y lo han hecho. Evidentemente el TC no se va a quedar cruzado de brazos, y Sánchez se puede encontrar en una situación insostenible porque Puigdemont está empeñado no solo en votar sino en presentarse candidato a la Generalitat. También se revuelve el Tribunal de Cuentas, dispuesto a acudir al Tribunal Euro-

peo de Justicia para que se pronuncie sobre la aplicación de la amnistía a los condenados por malversación. Y para mayor escarnio, sus amigos independentistas han metido un gol a Illa al elegir a Rull, de ERC, presidente del Parlament, Será Rull quien decida el nombre de la persona adecuada para ser candidato a presidir la Generalitat.

Más: además de su esposa, también ha sido imputado su hermano, acusado de varios delitos. No por tributar en Portugal, sino porque lo hace cuando recibe un salario público en España; además de cobrar otras cantidades de dinero público no bien justificados. En Moncloa confían en que las investigaciones judiciales a Begoña Gómez acaben en manos de la fiscalía europea, pero ni eso es seguro que finalmente ocurra ni tampoco que, si ocurre, los fiscales europeos vayan a ser piadosos con la mujer del presidente español.

Y luego está Yolanda Díaz, que después de hacer lo que le ha dado la gana con Sumar y con las lista de Sumar, ha renunciado a seguir al frente de la formación que creó hace apenas un año. Pero sin renunciar a la vicepresidencia del gobierno ni al escaño.

En Sumar habrá nueva dirección, y quizá acercamientos con Podemos. Será el nuevo equipo el que decida si Yolanda Días sigue o no en el gobierno. Porque a Yolanda no la nombró Sánchez, fue una imposición de Podemos, partido que firmó el acuerdo de coalición con Sánchez. Un lío.

Lo que debe estar sufriendo Pedro Sánchez dentro de su propia piel.... Pero él se lo ha buscado.



# 10 millones



SER O TENER
ESTHER ALONSO

un no habíamos atravesado la delgada línea del tiempo que separaba un siglo del siguiente, cuando la Organización de las Naciones Unidas declaró al XXI como el Siglo de las Mujeres, y aunque en la parte del mundo que aún sobrevive en vías de desarrollo la discriminación femenina todavía se mantiene vigente a todos los niveles, lo cierto es que entre las naciones afortunadas como España las dos primeras décadas están siendo determinantes para avanzar en la igualdad de género.

Datos como el referido al empleo del mes pasado, que reflejan que en España diez millones (10.000.000) de mujeres estamos ahora mismo trabajando, suponen un mosquetón importante en la subida de esta empinada escarpada. Se trata de una cifra récord en nuestro país, un logro alcanzado en mayo, que evidencia que el avance constante de la incorporación de mujeres al mercado de trabajo se acerca paulatinamente al 50% del total de empleados. Supone, concretamente, el 47,4%, y aunque nosotras compatibilizamos nuestros trabajos con cargas familiares y domésticas más que los de los 11.321.000 hombres que están activos en el mercado laboral, de ahí la parcialidad y precariedad de muchos de ellos, esto no ha sido óbice para lograr ascender en la senda del empleo.

La cifra se encuentra en la media del resto de países de Europa, donde solo Lituania cuenta con más empleo femenino que masculino y evidencia, al igual que en el resto de naciones desarrolladas, cómo el talento de las mujeres está contribuyendo de forma definitiva al progreso, en términos económicos, pero también sociales y culturales.

De hecho, ya es factible imaginar cómo en España las mujeres logran superar con gran éxito los retos del mercado de trabajo del siglo XXI, pues las políticas adaptadas en materia de corresponsabilidad y conciliación, unidas al descenso de natalidad y a la mayor cualificación de las mujeres respecto a los hombres, se unen las ventajas de la digitalización, cuyas posibilidades permiten a las trabajadoras acceder en mejores condiciones que las de hace apenas 25 años a puestos que tradicionalmente se asignaban a la fuerza laboral masculina. Y digo fuerza, en sentido literal.



# Preparando el circuito de carreras voladoras

Las vallas instaladas en la Plaza Mayor no anuncian un adelanto del pregón de los Sampedros o nuevas obras en el pavimento. Son los preparativos de un evento que va a encandilar a los amantes de la velocidad y de los drones. Los días 14 y 15 se va a celebrar el Campeonato de España de estas aeronaves, capaces de superar los 200 kilómetros por hora. En la prueba competirán artefactos de fabricación y diseño artesanal. Los pilotos podrán mostrar su destreza en la conducción y en la tecnología más avanzada en electrónica y baterías eléctricas. Un auténtico espectáculo.

# 606 300 818 - 947 482 860

#### CONECTA | CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden publicar sus opiniones en Diario de Burgos trayendo en mano o enviando por correo postal (Avda, de Castilla y León, 62-64, 09007, Burgos) un disco con el texto en documento Word, acompañado de la dirección, teléfono y fotocopia del DNI del remitente. También se reciben cartas por correo electrónico (lectores@diariodeburgos.es). Los textos no excederán las 15 líneas y el periódico se reserva el derecho de insertarlos, así como de resumirlos, sobre todo si exceden dicha extensión. Diario de Burgos no se hace responsable del contenido de las cartas de los lectores. Salvo excepciones que valorará la Dirección, todas se publicarán con la identidad del autor. Las fotografías de La Imagen de los Lectores deben enviarse también a lectores@diariodeburgos.es

#### Mimados

Pobres de nosotros, ¿quién nos ayudará? Hemos nacido con ciertas injusticias sociales y con diferencias entre los individuos que no se deberían permitir. Vemos muy claros los problemas, pero ¿quién los va a arreglar? Nos han educado tan civilizadamente que sabemos señalarlos y darles un punto de vista crítico y con superioridad moral.

¿Depende de nosotros? ¿Porque esa carga tan fuerte?, por algo que debería venir con el derecho de nacer en una sociedad avanzada.

Yo no ambiciono más que mis vicios, a los cuales llamo necesidades, y si me preguntáis si conozco el hambre, si, cuando espero a mi delivery.

Qué hay más civilizado que vivir en una sociedad donde todo esta hecho y brinda las oportunidades básicas de trabajar por capricho y realización, como opción y no necesidad.

Exijo el derecho de ser merecedor de todo lo que quiero por la sociedad, y sino, vaya sociedad que me saca de mi confort y no permite que me realice únicamente como ser contemplativo y perfecto.

Nuestra vida, por desgracia para nosotros, tiene esa supremacía y privilegios encontrados e innatos, pero más injusto sería para los que no los tienen que nos los usemos y los exijamos con gran severidad, porque eso si que no lo podemos permitir.

Saldremos a protestar cada vez que no nos den lo que creemos merecer y si te pones en medio pasaremos por encima de lo tuyo que será nuestro.

Y pudiendo aprovecharnos más si cabe del sistema que va a nuestro favor, lo único que queremos es que no nos pidan ambición, esfuerzo o arriesgarlo todo, solo queremos esa paz por la que alguien trabajo.

¿Cómo es posible que una sociedad permita que mi vecino cobre más que yo solo por ambición?, ¿dónde se ha visto eso?

Elena Martínez Horcajo / Burgos

#### Elecciones europeas

Qué pueden decir los partidos nacionalistas, separatistas junto a esos otros inclasificables por su propia existencia de corte populista y el resto de agrupaciones políticas que nadie conoce, pese a lo que presumen y han venido alardeando de su constitución y fines, cuando una vez conocidos los resultados de las elecciones Europeas vemos que Sumar consigue tres escaños, el grupo Podemos, dos, Junts, uno y justito, Bildu y acompañantes, tres, y el trasnochado PNV, en coalición, obtiene un solo escaño, pese a la verborrea de todos ellos.

¿De qué se jactan, de qué presumen?, ¿y ahora qué?

A. Santamaría / Burgos

#### El Templete

Con motivo de la Feria del Libro 2024, tuve el honor de presentar, el pasado 26 de mayo, la revista de poesía visual *El pez que pesca* ilusión, dentro del marco ideal del Templete: lugar de sabiduría y conocimiento.

El domingo 9 de junio tuve la oportunidad de asistir a una actualización memorable de flamenco de Nano de Amalio Aires nuevos.

Me recordó las noches de flamenco que disfrute con mi familia en Cádiz durante un agosto caluroso.

A pesar de la diferencia de temperatura, comprobé cómo la calidad de la música atrajo a un público respetuoso de jóvenes y mayores.

Feliz iniciativa que me retrotrae a los conciertos veraniegos que se celebraban los años 50 y 60 de la Banda de San Marcial y que finalizaban con el Himno a Burgos.

Sólo dos recomendaciones. La primera, que el personal del evento, se informe de pequeños datos de los artistas: nombre y origen. Y en segundo lugar, que antes de asistir se informen de el tiempo, yo así lo hice.

Jesús Manuel Payno / Burgos

## Fe de errores

En la información publicada el pasado lunes, 10 de junio, sobre las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia de género, se incluyó, por error, que Policía Local se ocupa de «la gran mayoría» de ellas cuando es la Policía Nacional quien trabaja con más del 50% de estas víctimas para asegurar su protección,

# BURGOS

Diario de Burgos MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2024

6

#### INDUSTRIA | AUTOMOCIÓN

#### L.M. / BURGOS

A las puertas de soplar -lo harán en 2025 - las velas de su cincuenta cumpleaños, Grupo Cropu está a punto de culminar una de las inversiones más punteras que ha acometido a lo largo de su historia. La compañía familiar burgalesa ha inyectado 12 millones de euros en acondicionar unas antiguas naves vacías para transformarlas en su 'fábrica del futuro'.

«Es el resultado del medio siglo de experiencia que acumula la empresa concentrados en un prototipo de planta modelo, al lado de la central, pero sobre un abanico de piezas nuevas para automoción», explica María José Basconcillos, directora general. Lejos de concebirse esta factoría como un ecosistema pensado para el 2024 o el 2025, desde Grupo Cropu han querido ir varios pasos por delante y diseñar el interior y su equipamiento para el 2030. «Incorpora toda la tecnología desarrollada a lo largo de estos últimos años pero con una clara apuesta por la digitalización y la sensórica que aparece con la Industria 4.0», indica.

La nueva fábrica del polígono industrial de Villalonquéjar estará dedicada al cien por cien a la exportación a los mercados que tienen más desarrollado el sector de la automoción: Europa, Asia y América del Norte. En su interior se producirán componentes para los nuevos sistemas de ayuda a la conducción autónoma, presentes en prácticamente todos los modelos. Sensores de aparcamiento, de ángulo muerto, el radar de presencia de velocidad y distancia con los vehículos que van por delante y detrás... toda esa sensórica lleva una parte de componente metálico. «A través del departamento de I+D en el que Grupo Cropu lleva invirtiendo muchos años hemos desarrollado un proceso productivo orientado a este tipo de componentes», asegura Basconcillos.

Cuando opere a pleno rendimiento supondrá la creación de 45 nuevos puestos de trabajo de perfiles técnicos muy diversos: desde personal con conocimientos de FP hasta ingenieros con un nivel muy alto de formación y especialización. María José Basconcillos insiste en la elevada competitividad de sector de la automoción, «quizás la más exigente de su historia», y apunta que la inversión de 12 millones y la ampliación de plantilla «refuerzan la posición de Grupo Cropu en el mercado y da respuesta a las necesidades de nuestros clientes». A nivel internacional, la fabricación de todo tipo de automóviles aumentó un 9% a lo largo del año pasado, consolidando una tendencia positiva marcada tanto por los importantes requisitos meFACTORIAS

Rene Grupo Cropu en estos rimomentos en servicio tres estan ubicados en Burgos y una en Santander

9%

VENTAS

crecieron los ingresos de los fabraciantes de veniculos a nyel mundial a lo largo del ario passado

EMPLEOS

maniferen la compaña familia burgalesa repartidos entre sus varias fillades industrales por todo el territorio nacional

1975

CREACIÓN

de la firmá por parte del fistor foco empresar lo lugides joce Maria Bascoriellos. Añoras es su bia já Maria jocel que está al frente de la empresa

La nueva factoría tendrá muchos procesos automatizados, de ahí la necesidad de perfiles altamente técnicos. / FOTOGRAFÍAS: VALDIVIELSO

# Cropu invierte 12 millones en su 'fábrica del futuro' con 45 nuevos empleos

La firma familiar burgalesa destinará esta planta en Villalonquéjar a la producción de distintos componentes para los nuevos sistemas de ayuda a la conducción

dioambientales y normativos como, especialmente, por la imperiosa necesidad de apostar por nuevas necesidades y tendencias que marca el mercado a cada día que transcurre. El Plan Estratégico 2022-2024 que ha puesto en marcha la compañía, fundada en 1975 por el histórico empresario José María Basconcillos, se sustenta en tres pilares principales orientados a la consolidación en la industria a través del crecimiento. Este paso adelante debe venir, apuesta María José Basconcillos «necesariamente a través de la innovación, la diversificación de procesos y las sinergias entre las cuatro plantas de producción del Grupo ubicadas en Burgos (tres) y Cantabria». Las nuevas tecnologías ADAS, (Advanced Driver Assistance Systems por sus siglas en inglés o Sistemas Avanzados de

# Demasiado presupuesto para una zona verde



El estado de las parcelas situadas frente al HUBU es manifiestamente mejorable. Hasta ahí, de acuerdo. Pero que el equipo de Gobierno vaya a desembolsar casi dos millones de euros en adecentar ese espacio

se antoja excesivo. Un césped en condiciones, unos árboles y algún banco bastaría, porque esas parcelas ni son de mucho paso ni se hallan en un enclave que reúna las condiciones para convertirse en un lugar de esparcimiento, sobre todo cuando a 400 metros de distancia discurre el parque lineal del Vena. Elementos de calistenia y biosaludables adornarán el paisaje frente al complejo asistencial. Pues vale, pero la ciudad debe atender otras necesidades de manera más urgente. / LE.





Se crearán hasta casi medio centenar de nuevos puestos de trabajo.



Componentes presentes en la sensórica que avala la conducción autónoma.

Asistencia al Conductor en castellano), los modelos de conducción asistida o el coche autónomo «marcarán a buen seguro la hoja de ruta del sector y por ello, los nuevos procesos que se incorporan cuentan con un alto componente tecnológico y un nivel de automatización total de las líneas de producción», asegura la actual directora general de la compañía.

UNA FÁBRICA MODELO. La novedosa y moderna factoría que desarrolla Grupo Cropu en el polígono de Villalonquéjar, confirma Basconcillos, «servirá como planta piloto y, dentro de la estrategia de crecimiento de la compañía, será replicada más adelante en nuevas instalaciones de producción en otras regiones en las que se ubican los principales clientes». De este modo Burgos servirá de punta de lanza para, a posteriori, exportar ese conocimiento nacido en territorio castellano a otras geografías. «Contribuirá a un mejor servicio, al tiempo que se alinea con la estrategia de implantación de proveedores locales para la industria»,

El conglomerado burgalés Grupo Cropu cuenta con varias filiales (DAU Componentes, CROPUSA, CROPU APT y Componentes y Conjuntos) y da trabajo a alrededor de 400 personas tanto en Burgos como en Santander. Sus principales cometidos son la realizade recubrimientos superficiales, tratamientos térmicos, fabricación de componentes para sistemas de frenado y aire acondicionado para automoción y componentes de inyección de zamak que distribuye a los principales fabricantes del sector a nivel mundial.

#### DECLARACIONES

MARÍA JOSÉ BASCONCILLOS DIRECTORA GENERAL GRUPO CROPU

«Es una clara apuesta por la digitalización y la sensórica que aparece con la Industria 4.0»

«El crecimiento debe llegar a través de la innovación, la diversificación de procesos y las sinergias entre las cuatro plantas»

«Los procesos cuentan con un alto componente tecnológico y una automatización completa»





@ www.comercialcortazar.com

# CERÁMICA

CREAMOS ESPACIOS...



Ctra. Madrid - Irún, Km. 233 Alto de la Varga - T. 947 203 637

AYUNTAMIENTO | INSTALACIÓN MUNICIPAL EN FUENTECILLAS

# El conflicto con Cepsa amenaza la movilidad de la flota municipal

Los servicios se ven obligados a pagar la gasolina mediante anticipos de caja y algunos solo tienen dinero hasta el sábado. Los coches de gasoil están repostando en las cocheras de buses

C.M.-D.A. / BURGOS

Las tensiones entre el Ayuntamiento y Cepsa a raíz de la resolución del contrato que ha vinculado a ambas partes durante 25 años por la explotación de la gasolinera de Fuentecillas, y que todavía está pendiente de resolverse, va más allá de los perjuicios derivados del cierre de las instalaciones desde la última semana de mayo. La situación ha acabado afectando a la flota automovilística municipal hasta el punto de tener que repostar en otras estaciones de servicio y abonar la gasolina mediante anticipos de caja de cada uno de los servicios, algunos de los cuales solo tienen dinero para afrontar ese gasto hasta el sábado como es el caso de la Policía Local. A partir de ahí, la movilidad quedaría compro-

Mejor suerte están teniendo los servicios que disponen de vehículos que se mueven con gasoil o gas natural comprimido (GNC), dado que se ha dado orden de que acudan a repostar a las cocheras de los autobuses urbanos de la carretera Poza.

El concejal del PSOE Josué Temiño mostró su preocupación sobre esta situación en la reunión que el Consejo del Servicio de Movilidad y Transporte Urbano mantuvo el lunes tras conocer que en Almacenes Municipales no había podido atender la petición de un barrio para el suministro de una sillas para un acto por falta de combustible.

El conflicto con Cepsa se generó



La estación de servicio está ubicada en el paseo de Fuentecillas. / ALBERTO RODRIGO

a raíz de que esta empresa se negó a suministrar combustible al Consistorio si no abonaba las facturas en un plazo de nueve días, lo que el concejal del área no aceptó. La gasolinera se quedó sin suministro, lo que obligó a su cierre.

EL CONCEJAL, OPTIMISTA. El concejal de Movilidad, José Antonio López, anunció la «inmediata» reanudación del servicio. «La situación ha cambiado radicalmente», avanza. El edil destaca que la solución «transitoria» ha cumplido con su cometido, puesto «que nadie se ha quedado sin suministro y no se ha dejado de prestar servicios por carencia de combustible». «Decir lo contrario es radicalmente falso».

Mientras la estación de Fuentecillas recupera la normalidad en los próximos días, el Ayuntamiento trabaja en una doble actuación para tener el control del suministro de su flota. De un lado, la administración recuperará la gestión de la gasolinera y sacará a concurso la concesión demanial de su gestión. De otro, Asesoría Jurídica articula los detalles de un nuevo contrato del suministro del combustible para los vehículos municipales.

## AYUNTAMIENTO

# El PSOE critica la «tibieza» del PP ante la propuesta de Vox sobre inmigración

C.M. / BURGOS

El Grupo Municipal del PSOE criticó ayer la «tibieza» del PP ante las propuestas anunciadas por su socio de Gobierno, Vox, para control de inmigración irregular. Su concejala Sonia Rodríguez trató de conocer la posición de la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, fuera del orden del día del consejo de la Gerencia de Servicios Sociales pero no lo logró. «Se mostró fría y distante. No ha habido ninguna crítica al fondo de los planteamientos de Vox, que suponen discriminar activamente a la población inmigrante de nuestra ciudad», señaló.

Rodríguez subrayó que las propuestas de Vox son «xenófobas y racistas» y están basadas en «bulos». «Esas medidas no se pueden implementar y siembran dudas sobre la población inmigrante que contribuye al desarrollo de nuestra ciudad».

desarrollo de nuestra ciudad».
En este sentido, recordó que los empadronamientos ilegales «no existen» debido a que el padrón es el registro de habitantes de una ciudad, con independencia de la situación administrativa de estos. Por ello, la norma contempla la posibilidad de identificarse con el pasaporte, tal y como establece la Ley de Bases de Régimen Local. «Además, en este Ayuntamiento ya hay un control de la legalidad por parte de Estadística y se hacen depuraciones periódicas».

La ciudad cuenta con 18.000 personas de nacionalidad extranjera inscritas en el padrón.



# Estudiantes de Espinosa, premiados por sus noticias

El periódico Pendu, elaborado por estudiantes del IES Conde Sancho García de Espinosa de los Monteros ha resultado ganador del concurso 'El periódico del cole', una iniciativa organizada por la Asociación de Periodistas de Burgos y la Fundación Caja Rural. Los galardonados, alumnos tanto de tercero como de cuarto de la eso han sido distinguidos por el cuidado en el diseño del periódico presentado, además de la calidad de los contenidos escogido, según reconoce el jurado. El tema obligatorio para esta edición era el consentimiento. / ALBERTO RODRIGO

AYUNTAMIENTO | POLÉMICA

# Iberdrola Clientes recurre la adjudicación de la red de biomasa a Eco Energías

La empresa considera que los servicios municipales otorgaron una valoración «extraordinariamente baja» a su propuesta técnica y su oferta fue excluida

C.M.-J.M. / BURGOS

La instalación de una red de biomasa para dar servicio a las viviendas de Gamonal y a las empresas del polígono industrial Burgos Este se complica. Iberdrola Clientes, la otra empresa que pujaba por este contrato y quedó apeada del concurso en favor de Ecoenergías, recurrirá su exclusión del procedimiento debido a la «extraordinariamente baja valoración otorgada por los servicios municipales a su propuesta técnica», según indicaron fuentes de la compañía.

En este sentido, consideran que Iberdrola Clientes había presentado la oferta económica «más favorable para el Ayuntamiento y sus ciudadanos y, si no hubiese sido excluida, la valoración conjunta de la oferta técnica y económica habría resultado adjudicataria», añadie-

ron las mismas fuentes.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de Burgos sacó a concurso en febrero de este año un contrato de concesión demanial para la construcción de una red de calor que diera servicio a unas 25.000 viviendas del barrio de Gamonal y a industrias del polígono Burgos Este. Al proceso concurrieron dos empresas, Iberdrola Clientes y Eco Energías, pero la primera quedó excluida por la mesa de contratación al recibir una valoración de 19 puntos en los criterios sujetos a juicio de valor cuando el mínimo establecido en los pliegos del concurso era 20. Semanas después la Junta de Gobierno Local acordó su exclusión y propuso como adjudicataria a Eco Energías, que logró 34,5 puntos en este apartado. Además, ofrecía un aumento del canon previsto en los pliegos del 22,5% por metro cuadrado al año y un descuento del 42,5% para los edificios municipales que se enganchen a la red. Iberdrola ofertó un aumento del canon del 30% y un descuento del 60%. De este modo, la propuesta económica de esta última era mejor pero no pasó el corte.

El Grupo Municipal del Partido Socialista pidió ayer explicaciones sobre esta adjudicación en la Comisión de Hacienda al considerar que se ha basado en criterios dependientes de un juicio de valor y pidió la comparecencia del jefe de la sección de Ingeniería Industrial para que explicara su informe realizado en base a diez criterios. «Sin prejuzgar el criterio técnico, nos genera muchas dudas y queremos más explicaciones».

Según desveló De la Rosa, Iberdrola Clientes presentó alegaciones a su exclusión que fueron

La iniciativa pretende dar servicio a viviendas de Gamonal. / ALBERTO RODRIGO

desoídas e incluso acudió al Tribunal de Recursos Contractuales de Castilla y León, que inadmitió el recurso al tratarse «de una concesión demanial y no de un contrato».

Por su parte, el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, indicó que la adjudicación «quedó clara» por el jefe de Ingeniería Industrial. También señaló que Eco Energías deberá presentar un proyecto que será analizado por todas las áreas municipales por su envergadura, de modo que se estima que la tramitación durará entre un año o un año y medio. Ahora habrá que esperar a ver las consecuencias que tendrá el recurso de Iberdrola.

**POLÍTICA** | CONSECUENCIAS TRAS LAS EUROPEAS

# El PP de Burgos exige elecciones generales «para acabar con el bloqueo»

Los populares presumen de su «incontestable victoria» en la provincia y confían en mantener su tendencia al alza

C.M. / BURGOS

El Partido Popular de Burgos se suma a la petición realizada desde Génova para reclamar la convocatoria de elecciones generales tras la «incontestable» victoria de su formación en las europeas del domingo. Su presidente provincial, Borja Suárez, aseguró ayer que los ciudadanos han mandado un mensaje claro con el apoyo que han dado a su formación en los ámbitos nacional, autonómico, provincial y local. «Los ciudadanos han dicho no al sanchismo. Por ello, es necesario que se anticipen las elecciones al Parlamento nacional con el objetivo de acabar con la inestabilidad», señaló en rueda de prensa.

Aunque reconoció que puede ser «extenuante» afrontar otros comicios, lo ve como un mal necesario porque «hay un bloqueo que no beneficia al país. Solo con unas elecciones se podría desatascar una situación todavía más grave».

El diputado nacional Ángel Ibáñez también subrayó el aspecto negativo que supone no contar con presupuestos generales del Estado para una provincia como Burgos. «Sánchez está en el poder pero no gobierna, salvo para aprobar la Ley de Amnistía. Por ello, hacemos un llamamiento a los españoles para tener un nuevo escenario y acabar con esta situación tan convulsa para España».

Preguntado sobre el avance de partidos como Se acabó la fiesta, el presidente provincial del PP considera que los votos del centro derecha se han aglutinado en torno a su formación. «Somos una derecha de corte moderado que todavía puede crecer más», indicó, al tiempo que reconoció que el acuerdo con Vox está dando «buenos frutos» en Burgos.

En este sentido, Suárez subrayó que el PP se ha convertido en el partido con más presencia en el territorio como lo demuestra que ganaran en el 87% de los ayuntamientos de la provincia. «Los resultados son un aval para el proyecto de Alfonso Fernández Mañueco en Castilla y León y de Cristina Ayala en el Ayuntamiento de Burgos».



#### AYUNTAMIENTO | MEDIO AMBIENTE



El objetivo es adecentar todas las parcelas situadas a lo largo de la avenida Príncipes de Asturias. / VALDIVIELSO

# Mejorar la zona verde del HUBU a la estación costará 1,9 millones

La actuación abarca 2,5 hectáreas desde Islas Baleares a la calle Padre Conde. Además de poner en valor estos espacios se instalarán elementos de calistenia y biosaludables

C.M. / BURGOS

Transformar en zonas ajardinadas las parcelas situadas a lo largo de la avenida Príncipes de Asturias, desde el Hospital Universitarios hasta las proximidades de la estación de tren costará 1,9 millones y la actuación se llevará a cabo en 2025. Esta intervención fue una promesa que el Partido Popular llevó en su programa electoral y se quiere materializar. La Comisión de Hacienda aprobó ayer el inicio del expediente para contratar la redacción del proyecto y la dirección de la obra. Afectará a 5,63 hectáreas, de las que 2,54 corresponden al tra-

mo entre Islas Canarias y Camino Casa la Vega, 0,90 entre esta última y Esteban Sáez Alvarado y 2,19 hasta la calle Padre Conde. «Es una intervención que va a cambiar el aspecto de toda esta zona, dado que ahora estos espacios están abandonados», indicó el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño.

Además de la acción medioambiental, se ubicará un parque de calistenia y otro biosaludable para mayores. Ahora se sacará a concurso la redacción del proyecto por un importe de 112.481 euros, previsiblemente en verano, con el objetivo de reservar partida en los próximos presupuestos de 2025 para ini-

ciar las obras, que se prolongarían también en 2026.

También se intervendrá en la parcela situada frente al HUBU, donde se quiere ubicar el segundo centro para acoger asociaciones vinculadas al ámbito sociosanitario. Sería similar al que existe junto al centro de salud de Las Huelgas (Graciliano Urbaneja). Esta segunda actuación se llevará a cabo desde el área de Urbanismo. Se contemplaría también un aparcamiento subterráneo de dos plantas que daría servicio al centro y también a los vecinos del G-3.

La ciudad cuenta con numerosas asociaciones sociosanitarias

# La redacción del proyecto saldrá a concurso en verano por 112.000 euros

muy activas que desarrollan una labor importante en la ciudad y el Graciliano Urbaneja se ha quedado pequeño. Estas asociaciones no tienen capacidad económica y necesitan de la ayuda municipal».

Como complemento se colocaría una pasarela desde el propio 
edificio que conecte con el HUBU 
para evitar el paso de Islas Baleares 
y se mejore la fluidez del tráfico de 
entrada y salida del centro hospitalario, Técnicos del área de urbanismo trabajan ya en el pliego de condiciones para sacar a concurso la 
redacción del proyecto aunque 
previamente se mantendrá un encuentro con las asociaciones para 
conocer las necesidades.

Para la construcción de este edificio no será necesario hacer ninguna modificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) dado que la parcela tiene la clasificación de dotacional.

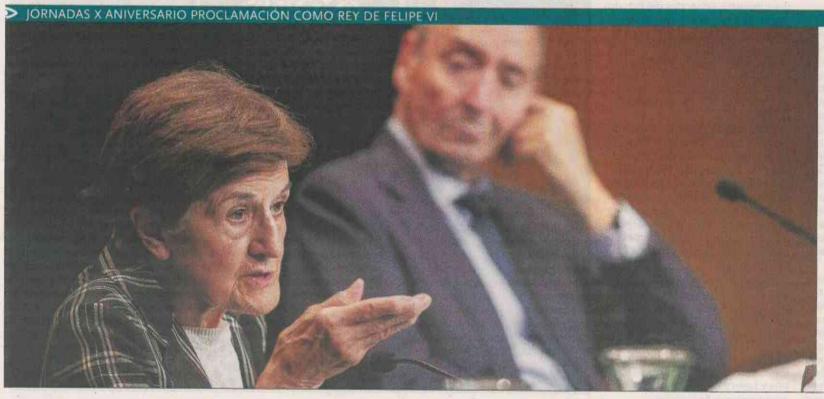

# Adela Cortina, en la Cátedra de Monarquía de la UBU

La Catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y miembro de la Real Académia de Ciencias Morales y Políticas, Adela Cortina, participó ayer en la Cátedra de la Monarquía Parlamentaria de la UBU que dirige Juan José Laborda en la Casa del Cordón. El encuentro, que se enmarca dentro de las Jornadas X Aniversario de la proclamación como Rey de Felipe VI, tuvo como fin conversar sobre los valores morales y políticos para la convivencia. / VALDIVIELSO

# San Juan de Dios reclama 6 millones a Sacyl a medio año del fin del convenio

El hospital privado exige el pago íntegro por los servicios prestados al HUBU en 2023, según se estipuló en 2022 en el acuerdo. A la deuda se añade que la Consejería quiere aplicar una quita de 377.000 euros

GADEA G. UBIERNA / BURGOS

El próximo 31 de diciembre vence el convenio especial de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la orden de San Juan de Dios mediante el que el HUBU puede derivar a 6.990 personas al año al hospital privado de la Isla y, como ya sucedió en otras ocasiones, la relación entre las partes vuelve a ser tensa. Pero ahora, en cambio, la causa de las tiranteces es distinta: la congregación religiosa reclama a la dirección general de Asistencia Sanitaria 5,9 millones por toda la actividad realizada en Burgos en 2023. Un importe que no solo no han percibido todavía, sino que tampoco se quiere abonar íntegro.

Según ha podido saber este periódico, la Consejería introduce una merma de 377.000 euros por unas razones tildadas de «inaceptables» por la congregación, que ya ha solicitado una reunión con los responsables de la Consejería y de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) para tratar de reconducir la situación. A la vez, ha puesto el asunto en manos de un despacho de abogados para reclamar por la vía administrativa y, llegado el caso, en el juzgado, porque también hay desacuerdos con respecto a los pagos por la actividad en el hospital de León y la deuda global en la Comunidad ronda los 19 millones.

La Orden informó ayer de la situación a los comités de empresa de sendos centros sanitarios, pero garantizó el pago de los salarios de trabajadores y proveedores. Y en Burgos se recalcó que el proyecto para transformar y ampliar el hospital sigue adelante, porque es «apuesta estratégica». De hecho, está pendiente de la concesión de licencia por parte del Ayuntamiento para arrancar.

DISPONIBILIDAD DE CAMAS. La causa de las discrepancias es que, según fuentes no oficiales, la dirección general de Asistencia Sanitaria alega que en 2023 no se pusieron a disposición del HUBU las camas suficientes. Y la congregación no solo niega este aspecto, sino que consideran que se basa en una «interpretación» del convenio de colaboración distinta a la empleada en los cinco años de vinculación singular entre los hospitales de San Juan de Dios y Sacyl; una relación que conlleva una pseudo integración de las áreas conveniadas en la red sanitaria pública.

La falta de acuerdo atañe únicamente a los 377.000 euros que Sanidad pretende restar del canon

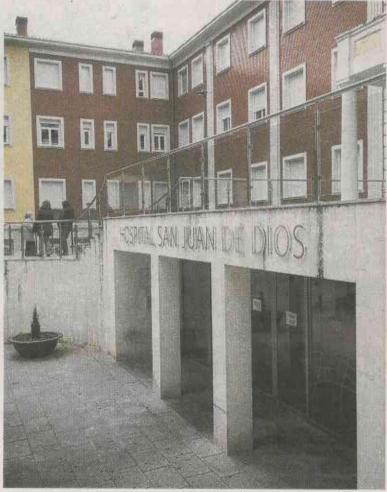

El convenio con Sacyl podría prorrogarse dos años, si se paga la deuda. / A. RODRIGO

La Orden asegura el pago de los salarios y el plan de ampliación del hospital de la Isla

conveniado, pero avanzado junio tampoco se ha abonado el resto del importe por la actividad realizada. Y de ahí que San Juan de Dios reclame el pago de los 5,9 millones que, sostiene, deberían cobrar por la atención prestada el año pasado

Según lo acordado en 2022, a escasos días de que el convenio finalizara y con el cierre del hospital

privado sobre la mesa, la sanidad pública puede derivar a la Isla a un máximo de 6.990 personas cada año: 950 para hospitalizaciones (de larga estancia y con necesidad de cuidados paliativos); 1.280 para cirugías; 1.350 para pruebas diagnós-ticas; y, por último, otras 3.410 para consultas externas.

De alcanzarse ese máximo, San Juan de Dios podría cobrar 6,3 millones. Y, como sucede en todos los acuerdos de este tipo, el canon se divide en una parte fija y otra variable, en función de la actividad realizada. El problema es que, ahora, los 377.000 euros que la dirección general de Asistencia Sanitaria pretende reducir se aplican sobre la parte fija. Y la congregación discrepa tanto de la interpretación como de la argumentación.

El convenio vence el 31 de diciembre, pero podría prorrogarse otros dos años si las necesidades asistenciales que lo justifican persisten. Y el HUBU sigue sin tener camas de larga estancia ni geriatras suficientes, además de lista de espera quirúrgica, en consultas y de pruebas. Ahora, todo depende del pago de los 5,9 millones.



#### **EXPROPIACIONES**

Resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero por la que se fija el lugar, fecha y hora para el levan-tamiento de las Actas Previas a la Ocupación de bienes y derechos afectados por las obras del PROYECTO de DEPURADORAS de AGUAS RESIDUALES de LOS NÚCLEOS URBANOS DEL ENTORNO de LA PRESA de CASTRO-VIDO EN EL RÍO ARLANZA (BURGOS) Y ADENDA Nº 1" Clave: 02.309-0273/2111.

Con fecha 14 de mayo de 2024, la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero ha aprobado la

"Con fecha 10 de febrero de 2023 se publica en el BOE, el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprue-ba entre otros, el Plan Hidrológico de la parte Española de la Demarcación Hidrográfica del Duero, para el tercer ciclo de planificación.

Entre sus medidas se encuentran.

- 6400021. Mejora E.D.A.R. Quintanar de la Sierra

6400140, Nueva E.D.A.R.: Varios cauces y poblaciones. Provincia de Burgos (Vilviestre del Pinar, Canicosa de la Sierra, Castrillo de la Reina, Hacinas, Monasterio de la Sierra, Palacios de la Sierra, Regumiel de la Sierra, Castrovido)

Lo que conlleva, de conformidad con el artículo 44.2 del TRLA y el artículo 91 del RPH, la declaración de uti-lidad pública a los efectos de la ley de Expropiación Forzosa.

Asimismo con fecha 23 de abril de 2024, el Consejo de Ministros aprueba el Acuerdo por el que se declara la urgente confecia as de adm de zoza, el consejo de ministros apriceda en acterdo por el que se dectará la urgente ocupación de los terrenos, bienes, y derechos afectados por las obras del proyecto arriba epi-grafiado en los términos municipales de Regumiel de la Sierra y Monasterio de la Sierra, por lo que el corres-pondiente procedimiento expropiatorio se seguirá conforme los trâmites dispuestos en el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento de desarrollo.

El proyecto está promovido por la Confederación Hidrográfica del Duero siendo la Dirección General del Agua (del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) el organismo sustantivo que aprue-ba y financia las actuaciones.

Con fecha 21 de marzo de 2023, se somete a información pública el "PROYECTO de DEPURADORAS de AGUAS RESIDUALES de LOS NÚCLEOS URBANOS DEL ENTORNO de LA PRESA de CASTROVIDO EN EL RÍO ARLANZA (BUR-GOS) Y ADENDA № " Clave: O2.309-0273/211". Con fecha 13 de septiembre de 2023 la Dirección General del Agua aprueba el expediente de Información Pública y el 23 de octubre de 2023 aprueba técnicamente el Proyecto, lo que confleva de acuerdo con el art. 17.2 de la Ley de Expropiación forzosa, la necesidad de ocu-pación de los bienes y derechos necesarios.

Para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 puntos 2 y 3 de la Ley de Expropiación Forzosa, esta Confederación Hidrográfica del Duero, en uso de las facultades que le confiere el artículo 30.2.j del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, ha resuelto convocar a todos los titulares de immuebles y derechos reales afectados por la realización de las obras y que figuran en la relación adjunta, para que comparezcan en los lugares, los días y a las horas que se indican más abajo, al objeto a trasladarse al propio terreno, si fuese necesario, para proceder al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación de los bienes y derechos afectados, significándoles, así mismo, que pueden hacer uso de los derechos que les confiere dicho artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

| Término municipal       | Lugar                                                       | Dia         | Hom              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| Regumiel de la Sierra   | Ayuntamiento de Regumiel de la Sierra,<br>Pza. Espeño nº 1  | 25/06/2024  | de 10:00 a 10:00 |
| Aonastario de la Sierra | Ayuntamiento de Monasterio de la<br>Sierra, Calle Mayor 29. | 25 /08/2024 | de 12:30 e 13:30 |

A dicho acto, deberán comparecer los interesados afectados personalmente, o bien representados por per-sona provista de poder notarial o acreditación expresa, identificándose mediante la presentación de su NIF o pasaporte y aportando la documentación acreditativa de la titularidad correspondiente al bien afectado, pudiéndose hacerse acompañar si así lo desean, de un Notario y Peritos, con gastos a su costa.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 56, punto 2º del Reglamento de la Ley de Expropiación for-zosa, de 26 de abril de 1957, los interesados, así como las personas que siendo titulares de derechos reales o intereses económicos directos sobre los blenes alectados que se hayan podido omitir en la relación adjunta, podrán formular por escrito ante esta Confederación las alegaciones que tengan por conveniente, a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hubieran podido cometer al relacionar los blenes y derechos afectados por las expropiaciones.

La relación de bienes y derechos afectados que se adjunta, podrá examinarse a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución, en el BOE, en el BOP de Burgos y así como en el Tablón de Anuncios de los Ayuntamientos afectados y se mantendrán expuestos durante un plazo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio en el último de los Boletines en que se ha de publicar, Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial de la provincia de Burgos, También se podrá examinar en la página web de la Confederación Hidrográfica del Duero (www.chduero.es).

La inclusión de bienes de dominio público en la relación adjunta de bienes y derechos afectados que se somete a la referida información pública, a tenor de lo establecido en el artículo 6 a) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, se realiza a los solos efectos de posibles intereses que terceras personas puedan alegar sobre dichos bienes, sin perjuicio de que simultáneamente es tramite el procedimiento establecido para obtener la disponibilidad de dichos terrenos con las Administraciones correspondientes, en virtud del principio de cooperación que rige en sus relaciones, según dispone el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo, la presente publicación, se realiza igualmente a los efectos previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sirvien-do como notificación a los posibles interesados no identificados, a los titulares de bienes y derechos afectados que sean desconocidos, y a aquellos de los que se ignore su paradero.

Lo que comunico a los efectos oportunos.

Valladolid, a 15 de mayo de 2024 - La Secretaria General, Sofía Soto Santos

La relación concreta e individualizada de los blenes y derechos afectados con indicación de lugar, día y hora se encuentra a disposición del público en:

Boletín Oficial del Estado nº 126, de 24 de mayo de 2024.

Boletín Oficial de la provincia de Burgos nº 106, de 4 de junio de 2024,

- En los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Regumiel de la Sierra y de Monasterio de la Sierra (En cada Ayuntamiento su respectiva relación).

En la pagina web: www.chduero.es/web/guest/expropiaciones

AYUNTAMIENTO | TRANSPORTE PÚBLICO

# SEÑALAR ANTES DE PARAR

Movilidad atendió la petición de los vecinos de la zona sur para que los buses de la línea 9 se detuvieran a su paso por la calle Legión Española. Se colocó la señal pero no se encargó un estudio de tráfico para determinar su viabilidad

C.M. / BURGOS

Empezar la casa por el tejado. Eso Les lo que ha hecho el Servicio de Movilidad y Transportes (Smyt) tras la petición que realizaron los vecinos de la zona sur para que la línea 9 de autobús urbano (plaza de España, parque Europa-residencia de Cortes) realizara una parada en la calle Legión Española. Se colocó la señal pero no se encargó el correspondiente estudio de tráfico para analizar su viabilidad y el retraso que pudiera suponer en el recorrido. De ahí, que en el último consejo de administración se dejara sobre la mesa su implantación. Así las cosas, la señal sigue con su precinto y el autobús pasa

Fue el concejal del PSOE Josué Temiño el que alertó de esta situación al tiempo que criticó que la parada se haya situado junto a un ceda en paso, lo que supone un riesgo para los usuarios, y además no es accesible. «Llevaron la aprobación al consejo con un informe de una hoja sin ninguna explicación y con la relación de paradas de la línea incompleta. Es una decisión importante que repercute en la línea y se aventuran a poner la señal. Es empezar la casa por la tejado», señaló, al tiempo que exigió el informe de tráfico que ahora se va a elaborar.

Temiño propuso que se estudie la posibilidad de ubicar también una parada en sentido contrario, dado que también beneficiaría a los vecinos de esta zona aunque los técnicos ya han avanzado la complejidad por el desnivel que tiene la calle Legión Española. El edil planteó la posibilidad de que se ubique en la calle Cervantes.

Fue la Asociación de Vecinos



La señal se instaló el mes pasado pero sigue precintada mientras el autobús pasa de largo. / IVAN LÓPEZ

El recorrido se inicia en la plaza España y concluye en la residencia de Cortes Nuestro Barrio la que en noviembre del año pasado reclamó la nueva parada y envió una carta al concejal de Movilidad, José Antonio López. La demanda partió de los residentes en la parte alta de la calle Camino Mirabueno, situada al otro lado de la BU-11 o autovía de Ronda, especialmente de las calles Ruiz de Alarcón, Garcilaso de la Ve-

ga y de la propia Legión Española.

Consideraban interesante contar con otra línea que llegara al barrio aprovechando su paso por la calle Legión Española y que solo supondría la demora de unos minutos en su recorrido. Cuando a finales de mayo vieron que se colocaba la señal, a la que nunca se le ha quitado el precinto del plástico, celebraron que su atendiera su petición. Sin embargo, el autobús no para en ella. Ahora tendrán que esperar a la decisión del informe de tráfico para ver su viabilidad.

La línea sale cada 60 minutos de la plaza de España y pasa por la calle Madrid, el paseo de los Pisones, Cervantes o Duero y llega a a la residencia de Cortes.

CÁMARA DE COMERCIO | CONFERENCIA

# Defensa da a conocer su plan de contratación a empresas de Burgos

DB / BURGOS

La Cámara de Comercio y la Subdelegación de Defensa de Burgos organizaron ayer un acto para explicar el contenido del Plan de Contratación de Defensa 2024 a las empresas burgalesas, con el fin de exponer cómo se realiza su elaboración y dónde se encuentra disponible para cualquier firma que quiera presentar oferta.

La conferencia, que tuvo lugar en el Salón Rojo del Teatro Principal, tuvo como título *Plan Anual de*  Contratación del Ministerio de Defensa. Negocios Jurídicos de Obras, Suministros y Servicios. En ella intervinieron el presidente de la Cámara, Antonio Méndez Pozo; Germán Martín, subdirector general de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos del Ministerio, y el teniente coronel del cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, Juan Manuel Rodríguez, quienes acercaron las posibilidades de negocio de las corporaciones mediante la formalización de contratos públicos para la ob-

tención de obras, suministros y servicios.

El Ministerio lleva más de diez años elaborando y difundiendo su Plan Anual de Contratación, en el que recopila las acciones contractuales que Defensa pretende acometer en el siguiente ejercicio y, adicionalmente, difundiendo Documento Público, se atiende a los posibles licitadores y empresas interesadas con una antelación adicional para la participación en las diversas oportunidades de negocio que ofrece esta institución pública.



La conferencia tuvo lugar en el Salón Rojo del Teatro Principal. / DB

ESTUDIOS SUPERIORES | OFERTA ACADÉMICA



El rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, presentó ayer los nuevos estudios junto a sus homólogos de León (i) y de Valladolid. / FOTOS: VALDIVIELSO

B.G.R. / BURGOS

La presencia ayer en Hospital del Rey de tres de los cuatro rectores de los campus públicos de Castilla y León, a excepción de Salamanca, respondía a un objetivo. Se trataba de la puesta de largo del primer grado interuniversitario de Ciencias Gastronómicas, que impartirán a partir de septiembre de forma conjunta Burgos, León y Valladolid con el fin de formar a profesionales de alto nivel en la materia, en línea con el conocido centro Basque Culinary Center de San Sebastián.

Después de siete años de trabajo en común y varios retrasos, los estudios ven la luz como «ejemplo de colaboración» entre instituciones académicas de la Comunidad que estarán «al alcance de todos los sectores sociales», tal y como destacó el rector de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, remarcando en este sentido que hasta el momento dicha oferta de formación se impartía de «manera mayoritaria desde la iniciativa privada».

Los rectores resaltaron la importancia de una titulación «muy profesional» y estrechamente vinculado al mundo empresarial, según expuso el máximo responsable de la Universidad de León, Juan Francisco García Marín, quien ya en la recta final de su mandado (la semana que viene tomará posesión la nueva rectora, Nuria González) instó a continuar trabajando para

# Los campus de Burgos, Valladolid y León forman a profesionales en alta gastronomía

Las tres universidades imparten desde septiembre un grado conjunto con la implicación de empresas y estrellas Michelin

que pueda llegar a convertirse en una «enseñanza de carácter dual».

Manuel Pérez Mateos fue el encargado de exponer los detalles de la nueva carrera, que dispone de 60 plazas (20 en cada universidad) y tiene profesorado de los tres campus, además de profesionales del sector, contando también con la implicación de cocineros con estrella Michelin. «Es mucho más que un título de cocina», subrayó, en referencia a lo que definió como una «apuesta por la innovación y la excelencia en un sector que se encuentra en constante evolución».

En cuanto al plan de estudios, puso en valor el peso de las prácticas (20 créditos de un total de 240), además de las menciones con las que cuenta cada institución académica. Respecto a las primeras, avanzó que hasta el momento se han firmado convenios con 34 empresas, de las cuales 15 son burgaleses, mientras que las especialidades son de Gastronomía Sostenible (Burgos), de Vanguardia (León) y Saludable (Valladolid).

«Queremos contribuir a formar a los mejores profesionales y por ello dispondrá del personal más Las prácticas copan el último año de carrera, que incluye tres especialidades cualificado de cada academia», precisó Pérez Mateos, quien rechazó que se trate de unos estudios que entren en competencia con los de FP de la misma rama, sino más bien todo lo contrario. En este punto, incidió en la colaboración con escuelas de hostelería (La Flora, en Burgos) y en el hecho de que, precisamente, estas enseñanzas sirvan también para captar futuros alumnos universitarios.

El personal docente procede de distintos centros académico, como la Facultad de Ciencias, en el caso de la UBU, la de Veterinaria, en el de la de León, y Medicina y la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia en el de la de Valladolid. Durante los primeros cursos se impartirán asignaturas más generalistas (Bioquímica, Física o Fisiología) cuya especificidad se verá incrementada hasta abordar aspectos como la gestión en bodega o de procesos de calidad, tecnología culinaria en las industrias, bromatología o gastronomía española, entre otras materias.

La ausencia de Salamanca en este proyecto conjunto no pasó desapercibida, si bien Pérez Mateos matizó que la iniciativa surgió dentro del Campus de Excelencia Internacional Triangular-E3, del que forman parte estas tres academias. No obstante, García Marín apostilló que la idea se trasladó posteriormente a la institución charra, aunque «no mostró ningún interés».

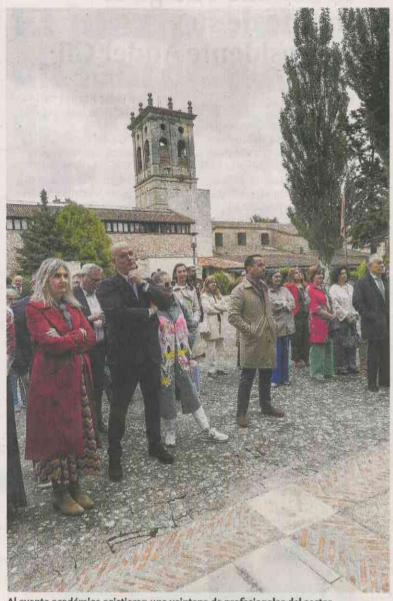

Al evento académico asistieron una veintena de profesionales del sector.

# Cabrerizo atribuye a la Junta la competencia de crear Medicina

B.G.R. / BURGOS

La polémica en torno a quién tiene la última palabra a la hora de crear una facultad de Medicina en Burgos, que también reivindica León, quedó ayer clara por parte de los máximos responsables de sus instituciones académicas, después de que la Junta se desentendiera de esa responsabilidad en palabras de

su consejera de Educación, Rocío Lucas, al atribuírsela directamente el día anterior a la Comisión Académica del Consejo de Universidades durante un acto celebrado en el Hospital del Rey. A esas voces se unió también la del rector de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, quien respetó la reivindicación de estos campus y manifestó que se trata de un «asunto que compete»

# Los responsables de la UBU y la ULE avanzan que insistirán en su reivindicación

al Gobierno autonómico.

«Valladolid no es responsable en absoluto de que se implante ninguna titulación porque no es nuestra competencia si se pone Medicina en un sitio o en otro», subrayó Largo Cabrerizo, no sin antes remarcar la «magnífica relación» que mantienen las tres instituciones universitarias y hacer referencia a la «seriedad» de la demanda de sus homólogos por cuanto está basada en un «estudio sobre lo que necesitan para en el futuro dar respuesta a las necesidades de la sociedad».

Su postura también fue corroborada por el rector de la UBU, Manuel Pérez Mateos, quien alabó que «siempre ha sido exquisito en público y en privado con esta cuestión» e insistió en que continuará con esta reivindicación, al igual que lo hará el campus leonés, tal y como anunció su máximo responsable, Juan Francisco García Marín -actualmente en funciones-, quien se mostró convencido de que la Consejería de Educación convocará la comisión «antes de verano».

«Creo que es una pretensión razonable por nuestra parte», sostuvo García Marín, al tiempo que lanzó la pregunta de por qué ambos campus no pueden contar con dicha titulación si «ponemos encima de la mesa toda la documentación y la viabilidad», en alusión a las memorias ya presentadas a la Junta y recordando que la mayoría de las provincias de España cuentan con una carrera de Medicina en academias públicas, aunque «se abren todavía más en las privadas».

Con la presencia de los tres rectores en Burgos, el de Valladolid aprovechó para defender la universidad pública y demandar más financiación para mantener la calidad. En este punto, se refirió a su Facultad de Medicina, respecto a la que aseguró que «se cae a pedazos». «Es la sexta de España, de 46, con mejores resultados MIR, y, sin embargo, sus instalaciones son del siglo pasado», manifestó.

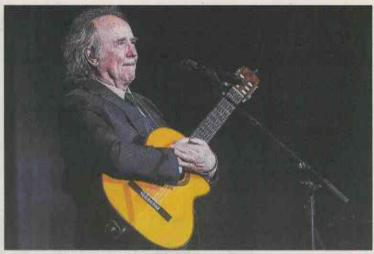

Joan Manuel Serrat, durante una actuación en Burgos. / VALDIVIELSO

# Iñaki Gabilondo y Serrat reflexionan sobre la cultura actual

Mantendrán un encuentro mañana por la tarde tras la concesión del 'honoris causa' al cantautor

B.G.R. / BURGOS

El de mañana se convertirá en uno de los días estrella de la celebración del treinta aniversario de la Universidad de Burgos. El rector, Manuel Pérez Mateos, ya desveló en febrero la decisión de conceder el título de doctor honoris causa al cantautor Joan Manuel Serrat, sin descartar en ese momento que dicho evento podría ir acompañado de alguna actividad complementaria aprovechando la visita del artista. No será un concierto, sino un encuentro, a modo de coloquio con el periodista Iñaki Gabilondo, que se celebrará a las 19.30 en el Paraninfo del Hospital del Rey con entrada libre hasta completar el aforo.

Gabilondo también cuenta con el máximo reconocimiento académico de la UBU, que recibió en octubre de 2016 junto al escritor Mario Vargas Llosa. El hecho de compartir distinción y de la amistad que une a ambas figuras ha propiciado una conversación que se desarrollará bajo el título de Reflexiones sobre la cultura en la sociedad actual. Durante

el acto y en un tono informal, según precisan fuentes de la institución académica local, abordarán cuestiones como el papel de la música, la literatura, el periodismo y la cultura en general, así como su influencia social.

Antes de este evento tendrá lugar la solemne ceremonia de investidura de Serrat, con la que se incorporará al insigne claustro de doctores honoris causa de la UBU a propuesta de la Facultad de Humanidades y Comunicación por sus «valores, la cultura para toda la ciudadanía, la creatividad, el humanismo, la igualdad o la libertad que representa el músico catalán». Se desarrollará también en el Aula Magna a partir de las 12 horas y podrá seguirse en directo por internet (TVUBU).

Será el profesor Ignacio Fernández de Mata, exdecano del citado centro académico, el padrino del acto y, por tanto, el que pronunciará la *laudatio* del homenajeado, quien intervendrá después de recibir los atributos de la distinción y antes del discurso de agradecimiento que correrá a cargo de Pérez Mateos.



SERVICIOS SOCIALES | INCLUSIÓN

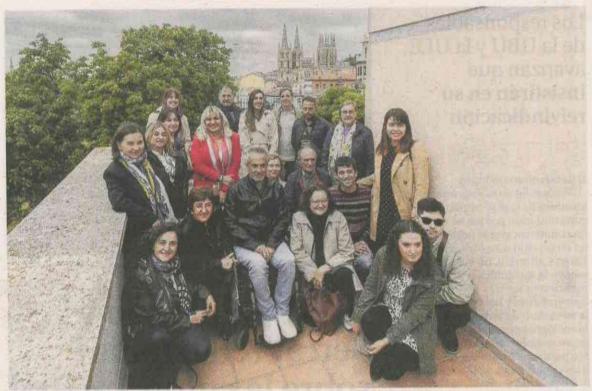

Los representantes de las nueve entidades se hicieron una foto con las concejalas antes de firmar los convenios. / VALDIVIELSO

# El Ayuntamiento firma 9 convenios de empleo con apoyo al incluir a Apace

Las otras entidades son Down Burgos, Aspanias, Apacid, Aransbur, Prosame, Autismo Burgos, Cocemfe y Aspaym. Se dará trabajo a un usuario de cada una

G.G.U. / BURGOS

La presidenta de la Gerencia Municipal de Servicios Sociales y la concejala de Empleo, Andrea Ballesteros y Mila del Campo, respectivamente, firmaron ayer nuevos convenios de empleo con apoyo con nueve entidades de la capital. La última en incorporarse ha sido la Asociación de Personas con Parálisis Cerebral (Apace), que se suma este año por petición expresa. «A las dos partes nos pareció beneficioso», señaló la concejala y responsable de los Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, en el acto de firma pública.

Este acuerdo, que se inició en 2009 con Down Burgos, se extendió progresivamente a la Fundación Cisa (Aspanias), a la Asociación de Padres y Tutores del Centro Ocupacional El Cid (Apacid), a Autismo Burgos, a la Asociación de Familias de Personas Sordas de Burgos (Aransbur), a la Asociación Pro Salud Mental de Burgos (Prosame), a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe, antes Fedisfibur), a la Asociación de Personas con lesión medular y otras discapacidades físicas (Aspaym) y, desde este año, a Apace.

Mediante este tipo de convenios el Ayuntamiento se compromete a apoyar la inserción laboral de las personas con discapacidad, ya que contrata a un usuario de cada entidad durante períodos variables, entre seis meses y un año. El Ayuntamiento aporta 10.300 euros al año en cada uno de los acuerdos y las distintas entidades facilitan los apoyos necesarios para que su usuario desempeñe el puesto que se le ha encomendado. «La evolución de estos convenios es, desde nuestro punto de vista, muy positiva», señaló Andrea Ballesteros, destacando que la apuesta por la inclusión es unánime y común a todos los grupos con representación municipal, ya que desde 2009 hasta ahora ha habido cambios en el Ejecutivo local y todos han mantenido estos convenios. Y, si ha habido demanda, se han incrementado. «Lo solicitan siempre las entidades», apuntó Ballesteros, quien también indicó que este año solo lo pidió Apace.

Según se indicó ayer, el destino de quienes se incorporarán ayer está claro en todos los casos, salvo en

El primer convenio se firmó en 2009 con **Down Burgos** y se extendió en años siguientes lo que concierne a Aransbur. Así, en el acto público desarrollado en la Sala Polisón se explicó que el usuario de Down Burgos se incorporará al centro cívico de San Agustín; el de Aspanias, a las Aulas de la Tercera Edad (María Zambrano); el de Prosame, al edificio municipal de la calle Diego Porcelos; el de Apacid, a Movilidad; el de Autismo Burgos, al Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Samyt), el de Aspaym, a la Estación de la Ciencia y la Tecnología (antigua Renfe); el de Cocemfe, a Transportes también.

HASTA EL 2027. Los convenios tienen cuatro años de vigencia, con prórrogas anuales para que haya más personas con oportunidad de incorporarse al mercado laboral. «Valoramos y aprendemos de las personas con discapacidad», aseguró la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, ante los representantes de las nueve entidades convocadas en la Sala Polisón.

En general, este tipo de acuerdos han permitido normalizar la contratación de personas con discapacidad, que, en Burgos, cada vez se extiende más en el mercado ordinario. Es decir, que el sector privado también empieza a incorporar a sus plantillas a personas con capacidades diversas. Pero aún queda mucho por hacer. PANORAMA

CORTES GENERALES

# El Senado cuelga el retrato de su expresidente Ander Gil

DB / BURGOS

La galería de presidentes del Senado cuenta desde este martes con un retrato más, el de Ander Gil, quien lo fue de 2021 a 2023, obra de la artista valenciana María Bisbal y que ha sido presentado en un acto protocolario celebradō en el Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta.

En el lienzo, para cuya realización la Mesa del Senado destinó una partida de 27.000 euros, Ander Gil aparece relajado, sentado y casi de perfil. Viste traje azul marino y camisa celeste, sin corbata. Tiene la pierna derecha cruzada sobre la izquierda y posa en la rodilla una mano en cuya muñeca sobresale

un gran reloj digital con la pantalla vuelta hacia el espectador.

El fondo del cuadro es de color blanco y se ve en perspectiva un paisaje de media montaña, propio de la comarca de las Merindades en la que reside y donde ejerció como concejal del PSOE del Ayuntamiento de Valle de Mena (Burgos) de 1995 a 2011, hasta que fue elegido senador por Burgos, escaño en el que permanece.

Fue cuatro años portavoz del grupo socialista, desde 2017, antes de sustituir a Pilar Llop en la Presidencia, en la que a su vez le sucedió Pedro Rollán, del PP, en agosto del año pasado, al comenzar la decimoquinta legislatura.

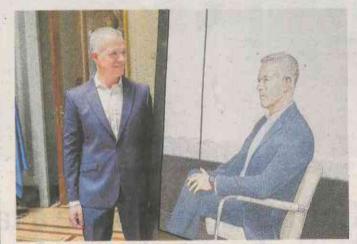

Ander Gil posa junto a su retrato. / DB

AYUNTAMIENTO

# Urbanismo cambiará cuatro de las pasarelas del Arlanzón

DB / BURGOS

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, anunció ayer que cambiará las pasarelas del Plantío, la ubicada a la altura de los cines Van Golem, otra situada frente a la gasolinera de la calle Valentín Palencia y una más en la avenida del Arlanzón.

Se trata de unos puentes que datan de los años 70, principios de los 80, algo que según el propio concejal de Urbanismo es «inadmisible hoy en día», por lo que se harán pasarelas «accesibles y con un diseño propio del siglo XXI», con un ancho mayor a los 1,20 metros que tienen actualmente.

NEGOCIOS

#### FAE organiza el viernes una jornada sobre la Ley de Transportes

■ La Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos ha detectado que hay «cierto desconocimiento» en las obligaciones, deberes y responsabilidades de «todos los actores intervinientes en un contrato de transportes». Así, ha optado por organizar una jornada de análisis y profundización en la Ley de Transportes, que se celebrará el viernes, 14 de junio (desde las 09.00 horas en la Casa del Empresario), con el director-gerente de Glovial SIT, Francisco Javier Santamaría. La FAE explica que el sector del transporte está en un momento de «transformación profunda» y, como elementos «definitorios clave» del escenario actual, destaca a los cambios regulatorios de los últimos años, la presión por la sostenibilidad, la digitalización y los retos logísticos.

SUCESOS | SENTENCIA

# El juez prohíbe a un ladrón acudir durante 2 años al súper que atracó a punta de navaja

Le ha condenado también a 6 meses de cárcel por el asalto a la tienda Dia de Derechos Humanos

I.E. / BURGOS

Lo que en principio iba a ser un simple hurto se convirtió en un atraco en toda regla, porque el ladrón, acorralado por empleados y clientes de un supermercado tras descubrir que se llevaba varios efectos entre sus ropas, no tuvo otra ocurrencia que sacar una navaja y amenazar al personal del establecimiento y a los ciudadanos. Finalmente fue detenido y ahora el juzgado de lo penal número 1 de Burgos acaba de condenarle a 6 meses de prisión. Pero lo más curioso del fallo es que la magistrada le ha impuesto también una medida por la cual no podrá acceder a la tienda por un periodo de dos

Los hechos tuvieron lugar en el supermercado Dia de la avenida de los Derechos Humanos, el día 12 de mayo de 2021. Sobre las 15,40 horas de esa jornada, el acusado entró en el establecimiento y se dirigió directamente a la sección de los embutidos. Allí, «con ánimo de

obtener beneficio económico», se introdujo entre sus ropas ocho envases de jamón y otro de queso, todo ello valorado en 25 euros. Su intención era marcharse del lugar por la línea de cajas pero sin pagar. Sin embargo, una de las trabajadoras de la tienda se percató de que la cazadora del individuo abultaba demasiado, precisamente por todos los efectos que ocultó bajo dicha prenda.

Cuando pasó por su lado, la empleada del supermercado le pidió que se abriese la chaqueta, una petición que se negó a atender el acusado. No solo eso, «con el fin de atemorizar a la mujer y con el objetivo de culminar su propósito de huir con los efectos sin pagarlos», el ahora condenado sacó una navaja metálica y la alzó hacia la trabajadora que le había dado el alto. No llegó a abrir el arma blanca, que tenía dos hojas, una de seis centímetros de largo y otra de tres.

Ahora bien, la empleada se asustó y empezó a gritar «navaja, navaja», unos chillidos que se dejaron



El suceso tuvo lugar en este supermercado de Derechos Humanos. / VALDIVIELSO

Entre una empleada y un cliente lograron retenerle y que fuera detenido oír en toda la tienda. Uno de los clientes, alertado por las voces, intervino y logró retener al ladrón hasta la llegada de los agentes de la Policía Local, que hicieron acto de presencia en el negocio pocos minutos después.

En ese intervalo de tiempo el ratero tuvo tiempo e decirle al ciudadano que le estaba sujetando una frase con el fin de amedrentarle: «El que más problemas va a tener eres tú». Los efectivos municipales detuvieron al delincuente y devolvieron a la tienda los efectos sustraídos.

Durante el juicio, el ladrón reconoció que entró en el Dia de Derechos Humanos y que cogió varios paquetes de jamón y queso y los ocultó entre sus ropas. También admitió que cuando fue descubierto sacó la navaja «pero no con la intención de pinchar a nadie, solo para asustar». El ciudadano que lo retuvo declaró en la vista oral que cuando oyó los gritos de la trabajadora entendió que pedía ayuda, por lo que se acercó y, entre ambos, lograron arrebatar al ladrón el arma blanca que portaba.

Lo cierto es que el juzgado de lo penal le había condenado a dos años de prisión, pero la Audiencia le ha rebajado esa pena a seis meses, por entender que el acusado es culpable de un delito atenuado de robo, puesto que no llegó a abrir la navaja y porque cuando la exhibió se hallaba a «cierta distancia física» de la empleada, con lo que el peligro inherente al uso del arma se vio mermado», según recoge el fallo del tribunal provincial.



# Flojabur entrega los premios de la Fiesta de las Flores

Justo cuando se cumple un mes de la celebración de la última Fiesta de las Flores, la Asociación de Floristas y Jardineros entregó los premios a los ganadores: Alberto López, como autor de la mejor fotografía de los espacios decorados colgada a la red social Instagram y a la 'Escuela de Floristas La Jara de Valladolid', porque su intervención fue la más viral en dicha red social. / VALDIVIELSO



# La alcaldesa recibe a la cofradía de San Antón

La alcaldesa, Cristina Ayala, recibió a varios integrantes de la Cofradía de San Antón, conocida en toda la capital por ejercer de alma máter de la celebración del patrón de Gamonal y del reparto de los titos. De hecho, este fue uno de los temas centrales del encuentro, dado que la pasada edición estuvo precedida por algunos roces a causa del retraso en el pago de la subvención. / VALDIVIELSO

CULTURA | PROGRAMACIÓN ESTIVAL



De Brasil procede Bacnaré, el Ballet de Cultura Negra de Recife, capital de Pernambuco. Ha recibido más de 160 premios y es uno de los grupos del 47 Festival de Folclore.

# LA EXALTACIÓN DEL MESTIZAJE

Grupos de Brasil, Kenia, Kazajistán, Corea del Sur, Rumanía y A Coruña, junto a nueve formaciones locales, bailarán en el 47 Festival Internacional de Folclore, del 16 al 20 de julio

I.L.H. / BURGOS

Queda un mes para que los bai-les que aportan identidad a las culturas del mundo se adueñen del escenario de la plaza del San Juan, paseen por el Espolón y muestren pasos e indumentaria en los talleres matinales. La ya 47 edición del Festival Internacional de Folclore Ciudad de Burgos está preparada para llenar de color y mestizaje cinco días del calendario de julio: del 16 al 20.

El Comité de Folclore, la agrupación que organiza la cita, tiene cerrado el programa incluyendo un último país que han tenido que contratar en el último momento por la inesperada ausencia de otro: «Siempre corremos ese riesgo. A veces son cuestiones de visados, de problemas internos del grupo o de disponibilidad, como ha sido en este caso. Pero ayer mismo pudimos completar el cartel con otra formación», detalla Regina Peñacoba, presidente del Comité.

El programa lo conforman agrupaciones de Brasil, Kenia, Kazajistán, Corea del Sur, Rumanía y A Co-

ruña, un variopinto mestizaje de cuatro continentes (América, África, Europa y Asia) que convivirán durante una semana con otras nueve formaciones burgalesas.

Sus nombres y exóticas imágenes pueden resultar lejanas, pero son formaciones que no solo bailan, sino que investigan y trabajan por exhibir sus raíces culturales. Por ejemplo, desde Recife, la capital de Pernambuco, procede el grupo brasileño Bacnaré, formación que atesora 160 premios y trabaja fusionando la riqueza de las razas indígena, blanca y negra. Y si hablamos de Kenia, su gran variedad étnica se concentra en el grupo African Tumbas, que tiene como ambición mostrar las tradiciones de los 42 pueblos que componen el país africano. Por otro lado el grupo Naz, de Kazajistán, maneja en su repertorio un centenar de danzas kazajas. Y estarán, además, los rumanos Ansamblul Lunca Moldovei y la compañía de danza Baek Hyun Soon de Corea del Sur.

También investigan el folclore y lo interpretan tal cual lo encuentran los gallegos Xacarandaina.

# El Ayuntamiento renovará estas y otras gradas por 400.000 euros

No podrán estrenarlas en la 47 edición porque el Consistorio ha publicado el pliego hace diez días, pero es probable que sea la última vez que utilicen las actuales. El Ayuntamiento ha previsto renovar las gradas modulares y desmontables para cubrir de manera simultánea 3 disposiciones: San Juan, cabalgata y Cuatro Reyes, aunque se podrán usar en otros sitios.

El importe para su adquisición es de 400.000 euros y asumen estas capacidades: la grada cabalgata tendrá 7 filas y capacidad para 195 plazas; la de San Juan, 7 filas y 225 plazas, y para Cuatro Reyes serían dos tribunas separadas de 7 filas y 110 plazas cada una.

Mientras de casa participan Amigos de la Dulzaina, Estampas Burgalesas, Justo del Río, Tierras del Cid, Diego Porcelos, Nuestra Señora de las Nieves y Los Zagales, además de Gigantillos y Danzantes.

SIN CAMBIOS EVIDENTES. Lo harán en el formato habitual porque, aunque no están «en absoluto cerrados» a los cambios, creen que funciona bien así: «El festival tiene una clara vocación de calle y, aunque la climatología de Burgos es la que es, si lo hiciéramos en interior no trascendería tanto y lo que queremos es que la gente participe. Hemos probado otras ubicaciones y variado las actividades y hemos visto que tal y como está funciona», señala, reconociendo el éxito de los talleres matinales y de los espectáculos nocturnos.

Apoyados por un centenar de guías y voluntarios, trabajan en el diseño de la decoración del escenario. Con los papeles presentados para recibir los 180.000 euros del contrato firmado con el Ayuntamiento -parte técnica incluida-, esperan que no haya contratiempos.

# El Certamen de Coreografía **Burgos & Nueva** York recibe 297 propuestas de 23 países

DB / BURGOS

El Certamen Internacional de Coreografía Burgos & Nueva York cerraba este lunes el plazo para la admisión de propuestas a concurso con la recepción de 297 creaciones procedentes de 23 países. Un comité seleccionará, en las próximas semanas, las obras que finalmente se exhibirán ante el público durante la 23 edición del festival, que se celebrará del 8 al 26 de julio.

Entre las piezas que aspiran a entrar en competición se encuentran de nuevo trabajos de coreógrafos emergentes, pero también espectáculos que firman creadores y compañías consolidadas de países como República Dominicana, Italia, México, Chile, Grecia, Francia, Portugal, Cuba, Rusia, Israel, Argentina, Venezuela, Suiza, Alemania, Austria, Japón, Bélgica, Eslovaquia, Ecuador, Finlandia, Polonia, Ucrania y España.

El Certamen, organizado por el Ballet Contemporáneo de Burgos con el apoyo del Ayun-tamiento, el Ministerio de Cultura y la Junta, repartirá 61.000 euros en premios y su programación volverá a vertebrarse a través de diferentes apartados.

La sección Bailando con Piedras exhibirá el 23 de julio seis creaciones en los entornos de la Catedral (Llana de Afuera). Con posterioridad, entre los días 24 y 26, los aficionados a la creación coreográfica más actual se citarán en el Teatro Principal para asistir a las semifinales y la final de la sección Danza en el Teatro, en la que compiten conjuntamente producciones de danza contemporánea y danza urbana.

DANZA EN EL CAMINO Y EN EL GUGGENHEIM. La sección jacobea, una competición coorganizada junto a la Junta de Castilla y León, visitará del 8 al 22 de julio varias ciudades y municipios emplazados en el Camino de Santiago a su paso por Huesca (Jaca y Canfranc), Bur-gos (San Medel, Castrojeriz y yacimientos de la Sierra de Atapuerca); Palencia (Frómista, Carrión de los Condes y Villalcázar de Sirga); León (Sahagún, Astorga, Villafranca del Bierzo y la capital); Lugo (Portomarín); y A Coruña (Santiago de Compostela), antes de concluir en el Museo Guggenheim Bilbao.

Completará el programa el mural que se pintará en la calle Hortelanos y el concurso Burgos te Mueve, certamen para coreografías grabadas con teléfo-

nos móviles.

SOCIEDAD | CRISIS EN LA IGLESIA CATÓLICA

# Las monjas de Belorado mantienen su idea y se irán «cuando lo diga un juez»

Ni entregan las llaves ni declararán en el tribunal eclesiástico. Ayer denunciaron ante la Guardia Civil el «acoso mediático» y su portavoz, Ceacero, dijo que «el derecho canónico no está por encima del civil»

R.E. MAESTRO / BELORADO

Las monjas de Belorado no han entregado las llaves del monasterio, «no van a dar ni un paso atrás» y se marcharán «cuando lo diga un juez». José Ceacero, el portavoz de las religiosas, subió ayer el tono para atacar al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y asegurar que la Iglesia Católica se alza como «la mayor secta de la historia». El caso va camino de convertirse en un culebrón y ayer se pudo ver, ante la presencia de múltiples periodistas, el último de los capítulos con la entrada de la Guardia Civil.

Dos agentes se presentaron en las puertas del monasterio donde se encontraba la mano derecha del falso obispo Pablo de Rojas atendiendo a los medios de comunicación y accedieron directamente hasta la zona donde se localizan las monjas. Posteriormente, el portavoz aclaró que las propias clarisas habían llamado a la Guardia Civil ante el «acoso mediático» y denunciaron que en la noche del lunes y en la mañana de ayer un cámara de televisión se subió a un muro para tomar imágenes del recinto.

Más allá de esta última polémi-

Mas alia de esta ultima polemica, el ayudante de Pablo de Rojas confesó que ni han entregado las llaves del convento -el plazo terminó el lunes- y tampoco tienen previsto hacerlo. «No me han entregado ni a mí las llaves, que tengo que pedirlas cada vez que entro, como para entregárselas a otro», declaró. Ni el cura barman ni el falso obispo parece que tienen intención de salir de allí y mantienen su postura a pesar del burofax del Arzobispado.

Sobre si se producirá una salida de las monjas del monasterio, manifestó que «eso lo tendrá que decir un juez y no se le va a llevar la contraria a la justicia, otra cosa es que luego se vuelva a entrar en el supuesto caso de que hubiera que salir». Tampoco aclaró dónde se marcharán las monjas de Belorado en el caso de que tengan que abandonar el convento. «Tendrían que buscar un sitio donde ir, lógicamente, y nosotros nos iríamos a nuestra casa; las seguiremos asistiendo espiritualmente allí donde estén», confesó su portavoz. «El derecho canónico no está por encima del civil», aclaró. En cualquier caso, confía en que no se llegue a ese extremo v defendió que «los inmuebles pertenecen a las entidades jurídicas y no al señor Iceta».

En cuanto a las cuestiones económicas, Ceacero aseguró que no se encarga de eso y que tanto él como el falso obispo solo son «los asesores espirituales de ellas» y las



Dos agentes de la Guardia Civil accedieron ayer al interior del monasterio tras una llamada de las monjas. / FOTOS: A. RODRIGO

La secta defiende que las clarisas son las **propietarias** del convento pese a irse de la Iglesia

apoyan «moralmente en medio de esta marabunta». «Yo no llevo las cuentas», afirmó. Las monjas se ocupan del tema y no aclaró qué dinero emplean para mantener el monasterio tras asegurar que no contaban con acceso a su cuenta.

Tampoco está previsto que acudan las clarisas a declarar ante el tribunal eclesiástico antes del domingo, cuando finaliza el plazo donde para conocer si mantienen o no su decisión de abandonar la iglesia. «Ya escribieron un manifiesto de 70 páginas, el convento es de ellas y son las propietarias», argumentó el portavoz, mientras dejó claro que van a mantenerse firmes en su idea. «Serán cinco días más viejas, pero aparte de eso no

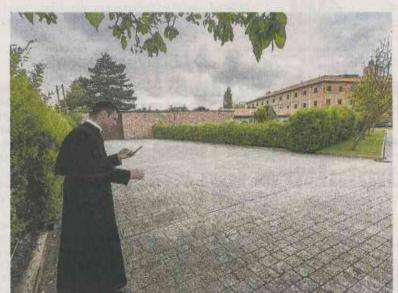

José Ceacero, el portavoz de las religiosas, no se separa ni un momento de su móvil.

sé qué cambio más habrá... no piensan ir a ningún sitio», respondió. «Ya están recibiendo los sacramentos», aseguró sobre si volverán a recibir la comunión al resultar «inválida» toda su vida religiosa.

Por otro lado, rechazan por completo la propuesta de sor Lucía Caram de acudir como mediadora entre ambas partes, «No es católica y no tiene derecho a decir nada ni a mediar por nadie; ella sí es una hereje y no nosotros», opinó. Se enfrentó a ella en un programa de televisión en directo y se negó a seguir hablando del tema. & EL APUNTE

# La amenaza latente de la excomunión

Los plazos impuestos por la Iglesia expiran el domingo y el viernes 21

Las 10 monjas de Belorado que se enfrentan a la excomulgación por parte de la Iglesia cuentan los días para que se publique la orden con el decreto. Sin embargo, los plazos son diferentes según su grado de implicación o si han recibido o no la notificación que la notaria entregó a parte el jueves pasado.

A las tres que encabezan la rebelión, salieron en medios de comunicación o redes sociales y firmaron la denuncia contra el arzobispo Mario Iceta se les dio 10 días a contar desde el pasado viernes para presentarse ante el tribunal eclesiástico. De este modo, el plazo se cumpliría el domingo.

Otras cinco -menos activas pero igualmente rebeldes- tienen 15 días de margen, por lo que no será hasta el viernes 21 cuando expire la orden. Y a otras dos aún no se les ha podido notificar, por lo que no ha empezado a correr el plazo de dos semanas que arrancará cuando la Diócesis tenga fe del el acuse de recibo.

La excomulgación pende primero de que la notaria de Belorado -cargo que ahora ocupa la de Briviesca- de fe de la no presentación ante el Tribunal. Y he aquí el problema, ya que María Rosario Garrido acude una sola vez a la semana hasta su oficina en la localidad beliforana -los jueves-. Así las cosas, la posible excomunión solo podría producirse para las tres líderes a partir del día 20 (jueves) y para las otras 5 el 27. Quedan por empezar a contar los plazos para las dos pendientes de notificar.

Cuando se publique el decreto de excomulgación saldrán automáticamente de la Iglesia y serán okupas del monasterio. Y es entonces cuando el Arzobispado deberá mover ficha para desalojarlas, tal y como tienen pensado hacer. Otra cosa es cómo proceder.

L.M

# Los primerizos del 28M

Ana Rodríguez

ALCALDESA DE OLMILLOS Y TRABAJADORA DEL COLEGIO DE SASAMÓN

# «En el pueblo la gente siempre te echa una mano cuando pides ayuda»

R.E.M. / OLMILLOS DE SASAMÓN

Pasó su infancia en Olmillos de Sasamón y a los 15 años tuvo que marcharse a la capital burgalesa en busca de más oportunidades, pero Ana Rodríguez nunca se alejó demasiado de sus orígenes. Los fines de semana y durante el verano regresaba a la casa familiar. Sin embargo, tras la pandemia decidió dar un giro completo a su vida y, con sus dos hijos ya mayores, se instaló definitivamente en el pueblo que la vio crecer. Hace un año se presentó a las elecciones y consiguió la mayoría absoluta fren-



OLMILLOS DE SASAMÓN **HABITANTES** 

otras dos candidaturas, convirtiéndose así en la primera mujer en llevar la batuta. Reconoce que ha sentido el apoyo de todo el vecindario desde el primer momento y que «siempre hay alguien que te echa una mano», por lo que se muestra entusiasmada para que entre todos logren recuperar tradiciones e impulsar actividades durante todo el año.

El anterior alcalde llevaba varios mandatos y Rodríguez llegaba con ganas de aportar nuevas ideas. «Esto tampoco es política, esto es un pueblo...», asegura. Entre sus grandes objetivos está el solucionar los problemas con el agua, ya que

durante los meses de verano se dispara la población y no les llega para todos. Le ha sorprendido lo lento que se trabaja por culpa de la burocracia, pero asegura que ya tienen avanzado un proyecto y confía en que la solución llegue cuanto antes. Además, quiere arreglar el edificio del ayuntamiento -debido a que se encuentra en muy mal estado- y adecentar varias calles. Cuentan con unos ingresos limitados y aún tienen que acabar de pagar el polideportivo, una instalación de gran dimensión que la regidora reconoceque tiene un gran uso y que merece la pena el esfuerzo económico.

Por otro lado, afirma que en la zona actualmente hay una gran cantidad de puestos de trabajo. De hecho, ella cuando se instaló en el pueblo acudía a trabajar todos los días a Burgos y desde el pasado mes de septiembre comenzó en el comedor del colegio de Sasamón, municipio en el que se enmarca la pedanía de Olmillos y que se ubica a solo 2,5 kilómetros. Pese a que tienen solo 113 empadronados, poseen hotel, restaurante, bar y ga-

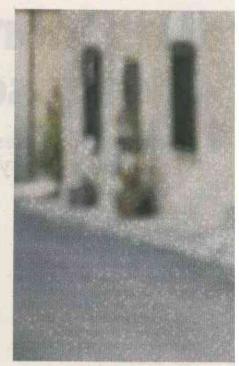

# **Oscar Pascual**

ALCALDE DE BERLANGAS DE ROA Y EMPLEADO EN PASCUAL

# «Vengo de una familia volcada con el Ayuntamiento, lo he visto de cerca»

L.N. / BERLANGAS DE ROA

Óscar Pascual está a punto de cumplir 35 años. Este último no lo olvidará. Ha sido el que, entre otras cosas, asumió la alcaldía de Berlangas de Roa, el pueblo de su madre. El mis-mo en el que ha gobernado su tío Silvio las últimas cuatro legislaturas y donde también su abuelo fue concejal. Cuenta que falleció hace poco, pero que le transmitió el orgullo que sentía por el paso que había dado. Igual que su abuela, a la que visita todos los días. «Está muy contenta (por te-



BERLANGAS DE ROA **HABITANTES** 

ner a su nieto de alcalde). Eso sí, es la primera que me dice si he visto que hay zonas llenas de hierba o que una acera está estropeada», relata entre risas. Sea como fuere, a Óscar la política municipal no le ha pillado de nuevas, más bien lo ha mamado desde pequeño. Y ahora, casi de forma natural, ha continuado la saga de los Pascual con la vara de mando. «Vengo de una familia volcada con el Ayuntamiento y el pueblo. Al final lo que intentas hacer es por el bien común. Lo llevo viendo de cerca de toda la vida», tanto los momentos en los que su tío llegaba a casa más contento

como aquellos otros días marcados por algún que otro disgusto. Porque haber, hay de todo. Y Óscar, que estudió Magisterio de Educación Infantil en Burgos, sabía lo que le esperaba. Reconoce que cuando era niño no soñaba ni mucho menos con ser alcalde, pero sí que siempre le ha gustado estar activo y participar en la vida del pueblo, así que cree que su debut en la alcaldía encaja más con esta visión.

Él se ha tomado esta nueva etapa como un reto, «como un camino de aprendizaje». Recuerda el día en el que su tío les trasladó que no iba a poder continuar en el Consistorio ribereño. Se hizo el silencio. Silvio le animó a que, tras ocho años de concejal, liderase la lista. Al final, otros dos ediles le dijeron que si él seguía, ellos también. Faltaban otros dos candidatos. Una ya había mostrado interés y al otro le tanteó Óscar. Su familia también le apoyó. Y este fue un factor fundamental, ya que «al final son los que te aguantan cuando estás cabreado». Todo confluyó y Pascual aceptó el reto. Confiesa que

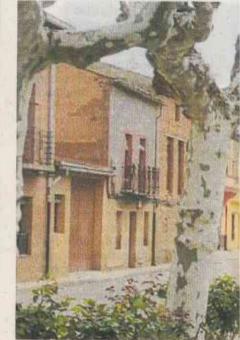

# Mirian Esteban Gañán

ALCALDESA DE BAÑOS DE VALDEARADOS Y MADRE DE TRES NIÑAS

# «Me gustaría que fuese todo más rápido, la Administración es lenta»

I.M.L. / BAÑOS DE VALDEARADOS

Con tres niñas de 9, 7 y 2 años y trabajando a turnos en la factoría ina de Michelin, el concepto de tiempo libre ya es complicado, pero esta bañusca se lanzó con 38 años a trabajar por el avance de su localidad. «Yo nunca había estado en política pero vivo 365 días en el pueblo y veía que Baños necesitaba mejoras, una limpieza de cara, no quería un Baños viejo y creía que podía aportar nuevas ideas para dejar la Edad de Piedra para lograr un pueblo del siglo XXI»,



BAÑOS DE **VALDEARADOS** 

HABITANTES

recuerda Mirian Esteban los motivos por los que decidió dar el paso y encabezar la lista de IU en las pasadas elecciones municipales, en las que logró la Alcaldía por 30 votos.

Un resultado ajustado porque, constata, «aquí sabemos de qué pie cojea cada uno» después de una campaña que vivió con muchos nervios. «Fueron unos días muy duros, había ratos que me tomaba a risa porque poníamos un cartel y, al rato, te lo habían quitado, o íbamos casa por casa para entregar el programa y te cruzabas con los de la otra candidatura, que es-

taban haciendo lo mismo», recuerda con una sonrisa, aunque la recta final de la campaña fue estresante. «El sábado estábamos celebrando la comunión de mi hija y el domingo teníamos las votaciones», apunta Mirian como primera muestra de lo complicado que iba a ser conciliar vida laboral, familia y, ahora, la de los asuntos

¿Y cómo lo hace? Su respuesta es muy sincera: «Porque tengo un marido que tengo que ponerle en un altar, vamos a trabajar a turnos opuestos para poder estar con las niñas y, ahora con esto, él ha sacrificado cosas para que yo pueda dedicar tiempo al Ayuntamiento y, si él no puede, son mis padres los que se quedan con

Después del impacto de que supuso la victoria en las pasadas elecciones, llegó el momento de regir los asuntos municipales, y ahí empezaron las sorpresas y el trabajo duro. «Los tres primeros meses no han sido los mejores de mi vida porque cuando entras de cero es todo más difícil,





# «Es un orgullo ser la primera mujer que está al frente de Olmillos. Eso queda para la historia»

solinera, lo que supone que siempre haya movimiento y eso genera también mucho empleo, así que Rodríguez sueña con poder contar en el futuro con alguna vivienda de alquiler para que se puedan instalar algunos de esos empleados.

«Estamos tratando de recuperar tradiciones, como es el trabajar a concejo, que es trabajar el pueblo para el ayuntamiento, y ahora estamos rehabilitando el lavadero entre todos; informamos a través de los grupos de Whats App y acude la gente que quiere, pero tocamos hasta las campanas como se hacía antiguamente», expone la regidora. Cree que esta se alza como la única solución para que pequeños municipios puedan recuperar el patrimonio. Destaca la gran colaboración del vecindario y, en ese sentido, resulta esencial la labor de las asociaciones Santa Columba, Los Turmogos, Los Raposos y 4x4. «Hay gente que viene todos los fines de semana y por eso queremos que haya actividades», desarrolla.

Tampoco le han sorprendido demasiadas cuestiones desde que está al frente de Olmillos, ya que asegura que conoce perfectamente el pueblo. «Lo que me llama mucho la atención es la gente que viene 15 días al pueblo y se piensa que esto es como sus ciudades, que tenemos los mismos recursos económicos, y te paran por la calle... He aprendido a contestar que si cuando ven al alcalde de Madrid o Bilbao por la calle también le acosan», comenta.



como concejal «vivía mejor» y que ahora el hecho de tomar ciertas decisiones resulta más complicado. «Esto es casi como la Champions League, la responsabilidad es mucho más grande», asegura Óscar, al tiempo que precisa que aunque sea «un pueblo pequeño», con cerca de 200 empadronados, «cada vecino tiene sus cuestiones» y a ello se suma el papeleo y «que cada día surge algo nuevo». Por si fuera poco, este año ha cambiado el reparto de los planes provinciales por parte de la Diputación de Burgos, por lo que han de acostumbrarse a otra forma

Tras cumplir su primer año como alcalde de Berlangas, Óscar, que vive en Roa de Duero y se desplaza a diario a Aranda para trabajar en Pascual, se siente «bastante satisfecho». Cree que fue una buena decisión y que por ahora «no va mal la cosa». Eso sí, subraya que «queda mucho

# «Mi abuela está muy contenta. Eso sí, es la primera que me dice si hay una acera estropeada»

por hacer». Por ejemplo, adjudicar ocho parcelas que han puesto a la venta para intentar que se instalen más familias con niños en la localidad. También quieren asfaltar varias calles y renovar el sistema de abastecimiento de otra, además de cambiar las puertas y ventanas del teleclub. Van poco a poco, con prudencia hasta controlar bien todas las gestiones y con el ánimo aportar su granito de arena al pueblo. Ya ven, los jóvenes también se involucran... y mucho.

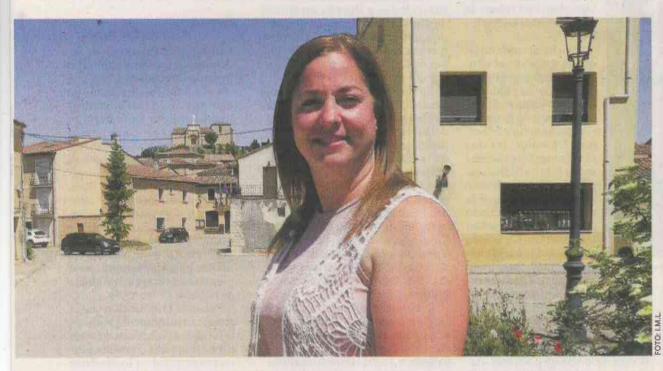

# «Tengo nuevas ideas para dejar atrás la Edad de Piedra y pasar al siglo XXI en Baños»

los cuatro del equipo éramos nuevos e íbamos como pollo sin cabeza, gracias a la secretaria que es el 100% del Ayuntamiento, yo le digo que no se le ocurra cogerse una baja», confiesa entre bromas. Pero después del impacto inicial, reconoce que la labor de alcaldesa es como se la había imaginado. «Está comprobado que, si tu no te mueves, no se hace nada; nosotros estamos ahora recogiendo la cosecha de este año trabajado, estamos consiguiendo muchas cosas», explica el punto en el que está ahora su equipo de gobierno. Una circunstancia que le hace sentirse orgullosa. «Algunos días llego a casa y mi marido me llama tonta porque se me caen las lágrimas, pero es de satisfacción por los logros obtenidos», reconoce, poniendo como ejemplo que «con dos llamadas a Educación he logrado que viniesen a ver el colegio y nos van a dar 4.000 euros para cambiar en septiembre dos puertas y la luminaria del centro».

À pesar de todos los avances de sus gestiones, Esteban no deja de remarcar que «a la hora de hacer cosas, me gustaría que fuese todo más rápido, porque está encauzado pero el plano administrativo es muy lento» como lo peor de esta experiencia municipal. Lo que le compensa, además que ver los avances, es que «a pesar de que soy muy clara, si te tengo que decir algo te lo digo a la cara, me siento querida por los vecinos»

CULTURA MÚSICA



El grupo está inmerso en la grabación de su primer trabajo discográfico en el estudio Fénix de la capital. / DB

# PARA EMPEZAR, LA MÁS GAMBERRA

El grupo Skaifas, con músicos de Salas, Huerta de Rey y Hacinas, lanza hoy 'Hueles', la primera canción del disco con el que se estrenan y que verá la luz en septiembre

B.A. / BURGOS

espierto borracho/ no se que hora es/ No sé si es mi camal No sé que hice ayer/ Jodeeer, otra veeez! Dicen que Hueles, a quien corresponde la estrofa anterior, es su canción «más gamberra». También la primera que consiguieron hacer entre los siete y que habla «de lo que le puede pasar a cualquiera después de una noche de fiesta, que se levanta y que no sabe donde está», como la define Mario Alonso, voz y guitarra eléctrica de Skaifas. Pero además de ser un tema cañero, Hueles marcará un antes y un después para la banda de músicos de Salas de los Infantes, Huerta de Rey y Hacinas. Es también su primer single. «Se lanzará esta tarde, a las 20 horas, en plataformas digitales», añade Arturo Rica, su batería.

Hueles, a la que seguirá el lanzamiento de otras dos o tres canciones, es la carta de presentación del primer trabajo discográfico de esta banda que ha irrumpido con fuer-



La banda, de Jóvenes de Salas, Huerta y Hacinas, al completo. / DB

za en el panorama musical provincial. En darle forma se encuentran inmersos con la finalidad de publicar el disco en septiembre. «Hemos dicho que no a algunos conciertos este verano para centrarnos en sacarlo adelante. La idea, una vez que lo tengamos, es poder hacer una mini gira en invierno por diferentes salas», afirma Rica, para el que este disco era «necesario para disponer de una carta de presentación de calidad» ya que hasta ahora solo contaban con vídeos de sus conciertos en YouTube.

Para finalizarlo aún les queda trabajo en el estudio de grabación Fénix, de la mano del productor Rodrigo Vázquez. A punto de caramelo tienen ya Chispa Morena y El bosque del monje, las que podrían ser las próximas en ver la luz, «El disco estará compuesto por siete temas nuestros, que la gente ya ha escuchado porque los tocamos en los conciertos, y la idea es incluir dos o tres canciones nuevas, también nuestras, y en las que estamos trabajando», co-

menta Jorge Azúa, guitarra eléctrica y coros.

Empezaron con «un rollo más ska» y ahora se sienten «más cómodos tocando algo un poco más suave», pero no cierran la puerta a nin-

# El 20 de junio actuarán en la Sala Andén 56, en la final provincial del Vivestival!

gún estilo. «No decimos que no a una canción que nos haya salido pensando en que quizá no nos pegue. Vamos probando hasta que todos nos sintamos cómodos con ella», apunta Mario Alonso, para el que la grabación de sus primeros temas va a suponer también poder avanzar. «Era necesario ya tenerlas registradas en un formato de calidad porque de alguna forma es como liberarte de ellas y poder centrarte en crear otras. Una vez grabadas las tocas donde sea, pero no están en esa especie de saco», añade. Lo cierto es que desde que comenzaron a dar sus primeros pasos hace dos años han contado con el respaldo de sus amigos, familia y vecinos de sus pueblos. Prueba de ello fue el recibimiento que tuvieron en la Sala Andén 56 en marzo del año pasado en la final del UBU-Live y que ganaron. Por eso también están expectantes con el lanzamiento de su primer disco. «Quizá no impresione mucho a los que nos siguen porque ya se conocen las canciones, pero espero que les guste y que tenga tirón», confía Mario Alonso. En este sentido Jorge Azúa muestra curiosidad por saber el alcance en el público, más allá del entorno cercano, de lo que ellos sienten con sus canciones. «Sea cual sea nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos realizando».

# EL SÁBADO, EN EL ALPAKA. La

próxima cita para poder escuchar a Skaifas en vivo será este sábado, dentro del Alpaka Fest, en Hacinas. Allí durante una hora interpretarán sus siete temas, entre ellos Huele, con el que habitualmente abren sus recitales, y algunas versiones de otros grupos. También pretenden sorprender tocando por primera vez algunas de esas canciones en las que están trabajando y que quieren incluir en el disco.

En Hacinas juegan en casa, pero para el 20 de este mes tienen otra cita importante, la final provincial del Vivestival!, que organiza Vive! Radio, que será en la Sala Andén 56 de la capital a las 20 horas. Les acompañan en la terna de finalistas Cheddar y Old Viejo. El que gane tocará en las fiestas de San Pedro y San Pablo en Burgos y también en la final regional del Vivestival!, que será en Valladolid el 2 de septiembre. «Nos estamos preparando bien para intentar ganarlo», dice Arturo Rica en relación a la primera final.

La banda musical la completan Sergio Cámara, voz, guitarra acústica y percusión; Hugo María, bajo eléctrico; Carlos Vicente, trompeta y coros; y Ángel Herrera, saxofón tenor y coros.

## BURGOS ALIMENTA

# Cuatro bodegas burgalesas viajan por primera vez a Corea del Sur

DB / BURGOS

Por primera vez cuatro bodegas burgalesas, tres de ellas amparadas bajo la DO Ribera del Duero, han viajado a Corea del Sur para promocionar sus caldos, amparadas bajo el paraguas de la marca Burgos Alimenta de la Diputación Provincial. Viyuela, bodega ubicada en Boada de Roa, Traslacuesta, en la localidad ribereña de Mambrilla de Castrejón y Milénico, en San Martín de Rubiales están presentes, junto a la bodega ecológica Wamba, de Pampliega, en la Feria Seoul Food& Hotel, que se desarrolla desde ayer hasta este jueves, día 14.

En la jornada inaugural se contó con la presencia del embajador de España en Corea del Sur, Guillermo Kirpatrick y el propio primer ministro de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales, Chung Hwang-Keun, que han visitado a los productores burgaleses y han degustado los vinos que se elaboran en la provincia.

Burgos Alimenta ha viajado a Seúl junto a Sabores Almería. Ambas forman parte del grupo Sabores Provinciales que integra a una veintena de diputaciones y que se puso en marcha durante la pandemia con el objetivo de reforzar el apoyo institucional a las pequeñas empresas agroalimentarias del entorno rural.

# EN AGOSTO

# Sedano busca la camiseta 'oficial' de sus fiestas

DB / BURGOS

La asociación Pajariteros de Sedano está a tope preparando las fiestas patronales de Santa María, el primer fin de semana de agosto, y una de las iniciativas que ha puesto en marcha es convocar un concurso para la camiseta 'oficial' de dichos festejos. Los interesados pueden mandar sus diseños a asociacionpajariteros@gmail.com, hasta este sábado día 15. La entidad explica que en la camisetas será imprescindible que se vea un contenido de actualidad y/o humor. El autor o autora del diseño ganador tendrá como premio una cesta con producto de la tierra.

Además, la asociación quiere constituir un grupo de teatro en la localidad para retomar las representaciones con vista a diciembre, y pide a los vecinos que se animen a apuntarse.

# SAN PEDRO SAMUEL NO DEJA DE HONRAR AL CEREAL

La Asociación San Pelayo presentó ayer el libro con los mejores relatos de su certamen literario y este sábado entregará los premios de la séptima edición con Adolfo García Sastre como invitado

L.M. / BURGOS

Cuando la Asociación Cultural
San Pelayo de San Pedro Samuel puso en marcha su certamen
literario 'El cereal, el pan nuestro
de cada día', hace ahora ya 7 años,
la expectativa era la de recibir no
más de cinco relatos. Con el pretexto de rendirle homenaje al principal sustento de la economía del
municipio y de buena parte de la
provincia burgalesa, esta pequeña
localidad vio sus expectativas completamente superadas.

Y es que de una tacada se entregaron a la finalización del plazo nada más y nada menos que 140 creaciones. «Nunca nos lo habríamos imaginado», reconoció Luis Castrillo, presidente de la entidad. Ayer presentaron tanto el volumen con las mejores obras de la sexta edición como a los ganadores y la jornada de entrega de premios que tendrá lugar este sábado. Empezando por este último punto, de nuevo el riojano Ernesto Tubía ha logrado imponerse a los otros 111 competidores llegados de todos los rincones: 29 provincias, una docena de comunidades y nueve países (desde Japón a Alemania pasando por Argentina, Suiza, Cuba o México entre otros).

Tras Tubía, el burgalés Guillermo Velasco se ha aupado a la segunda posición, mientras que la burgalesa de nacimiento -pero asturiana de adopción- Natalia Melón. En la categoría B, destinada a los artistas de menor edad, Aarón

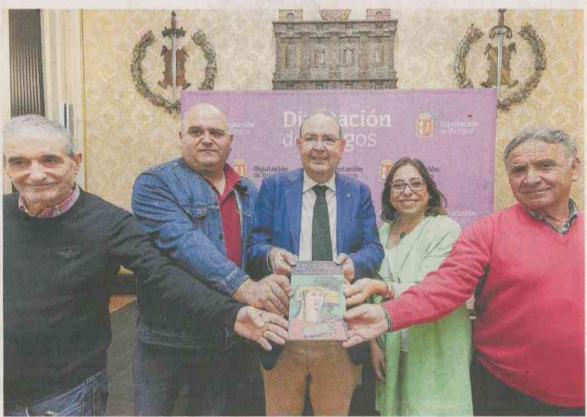

El volumen editado con los mejores relatos de la séptima edición cuenta con la colaboración en la portada de Cristino. / VALDIVIELSO

Miranda (León), Amaya Ramos (Madrid) y Adrián García (León) se han repartido la primera, segunda y tercera posición respectivamente. Este sábado todos ellos recibirán los premios y asistirán a una charla a cargo del biólogo burgalés Adolfo García Sastre, que hablará sobre las pandemias del futuro.

El concurso literario cuenta tanto con el apoyo del Ayuntamiento de San Pedro Samuel como con el del área de Cultura de la Diputación de Burgos, Su responsable, Raquel Contreras, reconoció ayer que la calidad de los relatos «no ha bajado el nivel» y admitió que la institución «está muy orgullosa de este

tipo de concurso que tanto ayudan a dinamizar el medio rural».

Por parte de la Asociación San Pelayo, Castrillo reconoció que si bien dentro de la categoría A (la de adultos) no tienen problemas a la hora de recibir relatos, sí que han notado una bajada entre los del colectivo juvenil.

#### GANADERÍA

# Una granja de Sasamón pasará de 2.496 a 3.666 cerdos de cebo

DB / BURGOS

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha concedido autorización ambiental integrada a una explotación de ganado porcino de cebo en Sasamón para ampliar de 2.496 a 3.666 las plazas de cerdos. Tanto para la ejecución de los canales de dre-naje y colectores, como para las conducciones, arquetas, depósitos y balsas, los propietarios, Herrera Maestro y otros S.C, deberán adoptarse soluciones constructivas que garanticen su estanqueidad, impermeabilidad y resistencia a lo largo del

Del mismo modo, los sistemas de almacenamiento de estiércoles tendrán un acceso adecuado y que permita que la carga del estiércol (unos 7.882 metros cúbicos al año) para su transporte pueda hacerse de forma eficaz y sin derrames. El consumo de agua estimado de esta instalación será de 10.375 metros cúbicos. Cuentan con un pozo dentro de su explotación. Además, se gastarán más de 3.000 toneladas anuales en pienso para cebar a los animales. Las previsiones de la autorización ambiental estiman que se generarán 27.320 kilogramos al año de metano, 541 kilos de óxido nitroso y 10.198 kilos de amoniaco.

El titular del documento aprobado por Medio Ambiente cuenta con un plazo de cinco años para iniciar la actividad (ampliación) deseada. Aunque la fecha de resolución es del 31 de mayo, no fue hasta ayer cuando apareció publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

TRADICIONES | ACTOS

# Lodoso, epicentro del pendón concejil

La localidad acoge el sábado el segundo encuentro provincial con la presencia de 37 municipios de toda la geografía burgalesa

L.M. / BURGOS

Con un origen que se remonta varios siglos atrás, la tradición de enarbolar y hacer bailar los pendones concejiles es, como otras muchas, una de tantas que se está perdiendo poco a poco. Para romper con esta deriva y tratar de darle un impulso al manejo de estas varas de entre 4 y 13 metros con enormes paños, la Diputación celebrará este sábado el II encuentro provincial.

Lodoso, a 21 kilómetros al norte de Burgos, se convertirá en el epicentro de esta práctica. Hasta 37 municipios llegarán hasta esta localidad para procesionar con sus pendones. Los festejos arrancarán a las 10:30 horas con la concentración en la ermita de Santa Marina y la posterior procesión hacia la iglesia de San Cristóbal.

En esta se celebrará, a partir de las 13 horas, una misa castellana cantada. Tras la comida, que contará con la participación de una pequeña representación de cada localidad, la jornada se cerrará con la actuación del grupo Caput Castellae. Los municipios inscritos este 2024 son los siguientes: Pedrosa Río Úrbel, Avellanosa del Páramo, Pe-

drosa del Páramo, La Nuez de Abajo, la Rebolleras, Los Tremellos, Marmellar de Arriba, Miñón, Santibáñez-Zarzaguda, Susinos del Páramo, Agés, Arlanzón, Arraya de Oca, ca, Barrios de C rratón de Juarros, Hiniestra, Quintanapalla, Quintanilla del Monte en Juarros, San Juan de Ortega, Santovenia de Oca, Villaescusa la Sombría, Fresno de Río Tirón, Redecilla del Campo, Villafranca Montes de Oca, Villambistia, Torrelara, Cañizar de Argaño, Isar, Las Quintanillas, Rabé de las Calzadas, Tajadura, Tardajos, Villanueva de Argaño y Villoreio.

#### AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA AL EXPEDIENTE DE AUTORIZACIÓN DE USO EXCEPCIONAL EN SUELO RÚSTICO Y LICENCIA URBANÍSTICA PARA INTERCONEXIÓN DE FIBRA ÓPTICA QUINTANAORTUÑO - UBIERNA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MERINDAD DE RÍO UBIERNA (BURGOS).

Por este Ayuntamiento se está tranitando en expediente 163/2024 autorización de uso excepcional en suelo rústico y licencia urbanistica para la interconexión de fibra óptica Quintanaortuño - Ubierna, término municipal de Merindad de Río Ubierna "El recorrido pormenorizado de la infraestructura de telecomunicaciones del proyecto de interconexión entre las localidades de

| Población origen:                                                                                | Arqueta Unión Troncak | as Pto. Origen (X 443. | 777 - Y 4.704.740)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Población origen: Merindad de Río<br>Ubierna (Hontomín) Pto. Origen<br>(X 447714 Y 4713643) Tipo | Denominación          | Poligono/Parcela       | Referencia Catastral |
| Red Viaria (Camino)                                                                              | Camino S/N            | 507 / 9025             | 09409A507090250000TX |
| Red viaria (camino)                                                                              | Carretera Santander   | 507 / 9016             | 09409A507090160000TF |
| Red viaria (camino)                                                                              | Camino 5/N            | 507 / 9009             | 09409A507090090000TO |

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 307.3 y 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León aprobado por Decreto 22/2024, de 29 de enero, se sometre a información pública en el Boletín Oficial de Castilla y León, Diario de Burgos, web municipal y en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://morindadderioubierna.sedelectronica.es, por place de VEINTE DÍAS HÁBLES, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, a solicitud de sociedad mercantil ASTEO RED NEUTRA S.L.

Disposa de Castilla y León, paso en la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León, a solicitud de sociedad mercantil ASTEO RED NEUTRA S.L.

mercantil ASTEO RED NEUTRA S.L.

Durante el citado plazo cualquier persona interesada podrá examinar el expediente en la Socretaria del Ayuntamiento de Merindad de
Río Ubierna, sita en Sotopalacios, en días y horas de atención al público y presentar alegaciones, sugerencias, informes y cualquier
otro documento que estimen oportunos en relación el expediente que se somete a información.

En Sotopalacios, Merindad de Río Ubierna a 6 de junio de 2024. El ALCALDE. Fdo: losé María del Olmo Arce.

SERVICIOS SOCIALES | PROBLEMAS PARA REGULARIZAR LOS PAPELES

# Cáritas detecta un mercado negro de empadronamiento irregular en Aranda

La falta de acceso a la vivienda por lo elevado de los precios dificulta el alquiler de algunos inmigrantes, que pagan a otros para dar los datos de su piso con el fin de lograr documentos como la tarjeta sanitaria

I.M.L. / ARANDA

El precio de la vivienda en la capital ribereña, con índices elevados tanto para la compra como para el alquiler, repercute más allá de emancipación de los jóvenes del domicilio familiar. El colectivo más vulnerable es el de los migrantes, sobre todo cuando acaban de llegar a Aranda y necesitan un lugar donde vivir y poder gestionar su regularización administrativa. Sin un domicilio fijo, no se puede tramitar el documento básico de empadronamiento y eso está haciendo que aflore un mercado negro de empadronamiento irregular. «Muchas personas están sufriendo un alto grado de dificultad a la hora de empadronarse», constata la coordinadora de Cáritas Aranda, Guadalupe Cuadrado, que apuna que «la capacidad que tiene dicho trámite para abrir una puerta de acceso a determinados derechos, como los Servicios Sociales, la tarjeta sanitaria o la constatación para el arraigo, ha generado que se 'negocie' con este tema».

Y es que se está detectando que «hay gente que cobra por empadronar a otros en su casa» mientras los recién llegados a la ciudad buscan un lugar donde residir de manera estable, cosa que no logran de un día para otro los altos precios y la escasa oferta de viviendas de alquiler. «Seguimos constatando la falta de acceso a la vivienda, los precios del alquiler suben constantemente, esto provoca el hacinamiento en muchas viviendas, por-



La población migrante en la capital ribereña roza el 20% del padrón, con 6.153 personas registradas. / LUIS LÓPEZ ARAICO

que la compra o alquiler es un gran lastre para las familias», pone el acento Cuadrado.

Al final, es la pescadilla que se muerde la cola: Sin dirección de residencia no te puedes empadronar; sin empadronamiento ni puedes acceder a la sanidad pública o a la educación para los menores, ni a

un empleo para los adultos; sin trabajo, no hay dinero para poder alquilar una vivienda. Ahí es dónde entran los que aprovechan esta circunstancia para cobrar a otros a cambio de facilitarles una dirección que poder aportar para sus documentos oficiales.

Más allá de los trámites burocrá-

ticos y los papeles, están las personas, que son las que sufren estas prácticas propias del mercado negro. Una mujer hondureña que prefiere no dar su nombre reconoce que poder tener su tarjeta de empadronamiento fue una pesadilla. «Llegué aquí con mi hijo, con una mano delante y otra detrás como

dicen aquí, sin conocer a nadie y sin tener dónde quedarme a vivir», relata su llegada a tierras arandinas. «Estuvimos en una pensión mientras buscábamos un piso, pero no nos llegaba el dinero para el alquiler; y ahí fue cuando conocí a un venezonalo que me dijo: Si me das 200 euros, te dejo dar mi dirección en el Ayuntamiento», confiesa

# Algunos migrantes han llegado a pagar 100 euros por persona para usar una dirección

que aceptó la oferta porque no veía otra salida para empezar a tramitar su residencia.

Otro sudamericano, este ecuatoriano, es Fidel, que también tuvo que acceder a este mercado negro para poder tener su primer documento oficial en España. «No es algo de lo que esté orgulloso, pero gracias a que pude pagar los 80 euros que me pidieron por empadronarme en su piso unos compatriotas, pude empezar a buscar trabajo. De eso hace ocho meses y ahora ya tengo mi propia habitación en un piso compartido, no me puedo permitir más», resume su experiencia Fidel, como un ejemplo más de que la picaresca hace mella en la población migrante en Aranda.

INFRAESTRUCTURAS | APOYO CIUDADANO

# Animan a los arandinos a acudir este sábado a Madrid para reclamar la reapertura del Directo

Una veintena de ciclistas recorrerán los 185 kilómetros entre ambas ciudades y luego serán recibidos en la estación de Chamartín, donde habrá una concentración en la que se reivindicará la recuperación de la línea

LN. / ARANDA

Todo listo para que se celebre la segunda marcha ciclista entre Aranda de Duero y Madrid en defensa del Corredor Central. La comitiva, formada por una veintena de ciclistas experimentados, partirá el sábado a las 7 de la mañana desde la Plaza Mayor arandina y, tras recorrer los 185 kilómetros que separan a ambas ciudades, está previsto que llegue a la estación de ChamarAllí se llevará a cabo una concentración para reclamar la reapertura de la línea ferroviaria que une Madrid con Aranda y Burgos y que suma 13 años fuera de servicio desde que una bateadora se quedó atrapada en el túnel de Somosierra.

Pablo Porras, uno de los impulsores de esta iniciativa, destaca la importancia de lograr el máximo apoyo ciudadano y anima a todos los arandinos a participar ya sea en

kilómetros para acompañar a los ciclistas, o en la concentración que se realizará en Madrid. De hecho, recuerda que el Ayuntamiento arandino ha fletado un autobús para todos los que se quieran sumar a este acto y que saldrá a las tres de la tarde de la capital ribereña. «No podemos dejar que este tema se olvide. Para la industria es muy importante tener una conexión ferroviaria. De hecho, podríamos decir

tín en torno a las cinco de la tarde. la salida, recorriendo los primeros que una ciudad con tren juega en otra liga», defiende Porras, al tiempo que remarca que «el futuro de Aranda tiene mucho que ver con esta conexión» ya que de aquí a unos años el transporte de mercancías por ferrocarril resultará fundamental a la hora de descarbonizar la economía y, según advierte, «el que no lo tenga lo va a pasar mal».

Esta concentración, que cuenta con el apoyo de FAE Asemar, llega después de la marcha ciclista que se realizó el 24 de junio del año pasado, sólo unos días después de que más de 5.000 arandinos y ribereños se concentraron en la Plaza Mayor para solicitar la reapertura del Directo, movidos por la convocatoria que llevó a cabo la Plataforma Cívica por las Infraestructuras de Burgos bajo el lema 'Respeto y futuro'. Ahora, como remarca Porras, se trata de insistir en la importancia que puede jugar la linea 102 para toda la provincia. «No nos damos por vencidos, reabrir el Directo tiene sentido», asegura, mientras añade que «no sobran vías» y subraya que sí que existe demanda en esta línea, como el interés mostrado por el Puerto de Valencia. Con todos estos argumentos, ciclistas y acompañantes exigirán el sábado en Madrid infraestructuras dignas y reclamarán igualdad de oportunidades con otros territorios.

**CULTURA** | EN UN ENCLAVE ÚNICO

# Clunia albergará los conciertos de Miguel Poveda y Carla Bruni

Estas dos actuaciones se enmarcan dentro de un ciclo musical que se estrenará este verano los días 24 de julio y el 2 de agosto. La infraestructura técnica se ha licitado por 47.000 euros

LN. / ARANDA

El yacimiento de la ciudad romana de Clunia sumará este verano un atractivo más con el estreno de un ciclo musical compuesto por dos conciertos que protagonizarán dos artistas de primer nivel. Así, bajo el título de 'Las Estrellas de Clunia', el cantaor de flamenco Miguel Poveda se subirá al escenario el miércoles 24 de julio y nueve días después, el 2 de agosto, hará lo propio la cantante ítalofrancesa Carla Bruni.

Con esta iniciativa, desde la Diputación de Burgos se marcan como objetivo mostrar el patrimonio
cultural, histórico y artístico a quienes visiten la provincia durante la
época estival, así como incrementar el número de visitantes a la comarca, «fomentando el turismo
que se mueve alrededor de este tipo de eventos de alto nivel», como
indican en la memoria técnica para contratar toda la infraestructura
y los servicios técnicos que serán
necesarios para la realización de
estos dos conciertos.

En este momento, Poveda se halla inmerso en un nuevo viaje sonoro junto al guitarrista Jesús Guerrero en el que dan vida a los evocadores textos del libro *Poema del Cante Jondo*, de Federico García Lorca. Se trata de un encuentro íntimo con las raíces del flamenco y el amor que cada uno de los protagonistas del álbum han puesto en él a lo largo de sus vidas, a través del cante, la guitarra, percusión,



El yacimiento de la ciudad romana de Clunia, en Peñalba de Castro, recibirá a dos artistas de primer nivel. / LUIS LÓPEZ ARAICO

palmas y de la poesía.

Por su parte, Bruni, que ejerció como primera dama de Francia de 2008 a 2012 al ser la esposa del entonces presidente Nicolas Sarkozy, cuenta con siete álbumes y una carrera profesional que supera las dos décadas, tras haber estrenado Quelqu'un m'a dit en 2002, del que vendió más de 1,3 millones de co-

pias en todo el mundo.

Ahora, la Diputación de Burgos ha licitado por 46.923 euros la contratación de toda la infraestructura que requiere este ciclo musical, como la plataforma que se montará sobre el escenario, los camerinos, la iluminación del recinto, la seguridad de los equipos, el servicio de cátering o el personal que se ocu-

pará de atender y acomodar al público, entre otras cuestiones que se enumeran en el pliego publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Tras la celebración de este ciclo musical, llegará el turno del Festival de Verano, que incluye obras de Lope de Vega, Molière y Esopo, y tendrá lugar del 9 al 17 de agosto.

# TRÁFICO

# Un herido tras una colisión en Villanueva de Gumiel

L.N. / ARANDA

Un motorista resultó herido en la colisión que se produjo ayer, muy cerca del cruce de Villanueva de Gumiel, entre un vehículo y la motocicleta en la que se desplazaba. Según indicaron desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, los hechos sucedieron en torno a las dos menos cuarto del mediodía, a la altura del kilómetro cinco, en la carretera BU-912.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario de Sacyl atendió al conductor, un varón de mediana edad, a quien posteriormente se trasladó en la UVI móvil de Emergencias al Hospital de los Santos Reyes. Según testigos presenciales, las lunas del coche quedaron «prácticamente reventadas». También acudió una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico.

#### SUCESOS

# La ermita de San Pedro aparece llena de pintadas

LM.L / ARANDA

La ermita de San Pedro de Aranda ha vuelto a aparecer cubierta de pintadas. Los vándalos estuvieron por allí el fin de semana y se dedicaron a llenar de garabatos gran parte de la fachada principal y la puerta. La denun-cia ante la Policía «por si detienen a alguien y pueden comprobar las grafías y saber quién las ha hecho» explican fuentes de la Cofradía de San Pedro. También se ha comunicado al Ayuntamiento de Aranda para que se puedan eliminar las pintadas antes de la festividad. «No es la primera vez que nos pasa y es fácil de quitarlas con una capa de pintura, aunque esta vez habrá que tratar también la puerta», remarcan desde la Cofradía de San Pedro.

# RECONOCIMIENTO A NUEVOS PROYECTOS

# El futuro de la empresa está en la tecnología

Mario San José, del Salesianos Padre Aramburu de Burgos en la categoría de grado superior, y Miguel del Cura Plaza en grado medio y Josué Domínguez y Nizar El Bouchi en FP Básica, estos tres últimos del CIFP Santa Catalina, lograron los galardones del XVIII Premio Iniciativa Empresarial Joven FAF Asemar Con sus provectos demostraron que las nuevas empresas tienden al área tecnológica, como el uso de la impresión 3D y la tecnología NFC para crear un dispositivo en el que incluir cualquier tipo de información que ideó Del Cura o la aplicación para comprar productos frescos de los últimos. / I.M.L.

### AYUNTAMIENTO DE ARANDA DE DUERO

ANUNCIO DE EXPOSICIÓN DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO. El Pleno de este Ayuntamiento de Aranda de Duero, en sesión celebrada el día 25 de abril de 2024, acordo la IMPOSICIÓN Y APROBACIÓN DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO PARA LA UTILIZACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE LAS FRANCESAS P. ARANDA DE DUERO". Y en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de la

Y en cumplimiento de lo dispuesto en el Texto Refundido de lo Lay Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo Z/Z004, de 5 de marzo, se somete el expediente a información pública por el plazo de treinta dise a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el Botelti Official de la Provincia, para que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Durante elicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependendas municipales sitas en la Plaza Mayor, nº 5 Bajo, de éste município, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, extará a disposición de los interesados en la sede electrônica de este Ayuntamiento (dirección https://sede.u-andadeduero.es).

Si transcurido dicho plazo no se l'ubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho Acuerdo. En Aranda de Duero, a 7 de mayo de 2024. El ALCALDE, Fdo.: Antonio Linaje

y haznos llegar tu opinión y sugerencias.

MUNICIPAL | PLENO DE JUNIO

Ó.C. / MIRANDA

La plantilla de la Policía Local prepara una nueva propuesta. Mueve ficha con la intención de «acortar plazos» y solucionar sus demandas. Con esta premisa intentarán sentarse de nuevo y negociar con el equipo de gobierno, tras varios años de un conflicto enquistado en el que la resolución no parece sencilla. Los agentes acudieron ayer al Pleno municipal y tendieron la mano a la alcaldesa después de su última victoria en los tribunales, donde se les reconoció que el Ayuntamiento de Miranda debe pagarles los atrasos de cuatro años del complemento de disponibilidad y turnicidad. En la plantilla sienta mal que el Consistorio se oponga, pero prometen una nueva intentona para sellar un acuerdo como transmitió su portavoz en los ruegos y preguntas ante toda la corporación municipal.

Fuera del salón, los representantes dieron por hecho que el Consistorio ha recurrido la última sentencia «pero no lo hicieron con los bomberos y no lo entendemos», lamentaron sobre las diferencias. En cualquier caso, en la intervención pública, el representante de la plantilla expresó que la decisión judicial debe verse como un punto de inflexión para iniciar «una negociación real, en la que no nos hagan perder el tiempo». La afirmación se entiende tras un último acercamiento municipal, en el que «si antes nos cortaban nuestros derechos, ahora lo pretenden hacer más», criticó el agente.

Sobre la propuesta que ultiman, prefieren mantener cautela, pero reconocen que «nuestra intención es desbloquear esta situación», en la que hay que recordar que los agentes no meten horas extras como medida de presión, lo que hace que el servicio se resienta y ha provocado en el pasado que hubiera turnos sin patrulla en la calle.



Una representación de la plantilla acudió al salón de plenos para pedir un acuerdo justo. / O.C.

# La Policía Local ultima una propuesta para volver a negociar con el Consistorio

Los agentes lamentan que recurran la sentencia en la que se les reconoce la deuda de varios complementos y critican la gestión del equipo de gobierno

La plantilla también lamentó la falta de continuidad de la mesa de resolución de conflictos. «Se hizo solo una sesión y hasta ese momento llevábamos tres años sin uniformidad, ahora llevamos cuatro», evidenció el portavoz, quien también sacó a relucir promesas incumplidas como la reforma de la sede o la compra de un nuevo vehí-

culo. En la intervención recordaron «los problemas que tenemos», con el mando del servicio al que han pedido en varias ocasiones que se le aparte de sus funciones o que

# S EN DETALLE

# Cita sin mucho que decidir

El Pleno no tuvo muchos temas y esto lo que afeó el portavoz del PP, Sergio Montoya, al hablar de Palestina.

SIN ACUERDO se cerró la moción de IU-Podemos en apoyo del pueblo palestino. El PSOE no apoyó a su socio, al no querer incluir un punto sobre la relación del Gobierno central e Israel

# UN LAVACONTENEDORES.

En un punto sobre la limpieza se reveló que la ciudad dispondrá del lavacontenedores la próxima semana.

GATOS. Además de la Policía Local, también habló una representación de cuidadores de colonias felinas, a las que se les aseguró que se buscan ayudas para esta gestión.

se le ubique en otras dependencias, en especial, tras la denuncia de un ciudadano por coacción. A pesar de todo esto, el portavoz afirmó que «tienen informes, sentencias, denuncias, medios técnicos y legales para poder obrar pero no quieren hacer nada», por lo que afiadieron que «han creado un buen matrimonio de conveniencia»,

Más allá de todos estos puntos, la plantilla afea la gestión, con la cobertura de los puestos de los oficiales como último ejemplo. «Tenían ocho semanas para apuntar-los a la academia y ya no pueden ir a la formación», criticó el representante de la plantilla, en la que consideran que el equipo de gobierno «vende que quiere hacer, pero en realidad no hacen nada».

TEJIDO EMPRESARIAL | CONVENIO COLECTIVO

# General Química lanza una oferta que no frena el calendario de movilizaciones de su plantilla

O.C. / MIRANDA

La plantilla de General Química vivió ayer la primera jornada del calendario de movilizaciones aprobado por los propios trabajadores, en medio de la negociación de su convenio colectivo. La concentración a las puertas de la factoría en la vecina localidad alavesa de Lantarón sirvió para que el comité de empresa transmitiera la última propuesta de la dirección, quien mejoró en varios puntos su oferta para paliar la pérdida de poder adquisitivo en comparación con el IPC. Aún así, el 10% no resultó suficiente para convencer a la plantilla, por lo que el jueves volverán a situarse tras la pancarta, con la

amenaza de huelga sobre la mesa para los días 20 y 27 de este mes.

En el comité recuerdan que están abiertos a alcanzar un acuerdo, aunque puntualizan que el convenio actual caducó 2019, por lo que reconocen que en estos años han perdido capacidad económica « y consideramos que su propuesta es insuficiente», afirmaron los representantes, tras recibir el respaldo de la plantilla que se movilizó a las puertas de la instalaciones que dependen del Grupo Dynasol, formado por Repsol y el conglomerado mejicano Kuo.

En la plantilla de General Química lamentaron que la empresa cuenta con otra planta en Santander «y a ellos les han subido todo el



La plantilla se concentró ayer a las puertas de la factoría. / Ó.C.

IPC», por lo que opinaron que hay mucha diferencia entre ambos centros. No obstante, reconocieron que hay diferencias, ya que la fábrica próxima a Miranda ha presentado déficit los dos últimos años, sobre todo por la pérdida de los productos fitosanitarios, lo que llevó a convocar un ERTE.

Pese a los números rojos, en la plantilla defendieron que también han hecho muchas concesiones en la negociación, por lo que esperan un mayor acercamiento por parte de la empresa. «Estamos hablando de lo que vamos a cobrar los próximos años y cada familia dejamos miles de euros de ingresar por los atrasos», puntualizaron en el comité de empresa, donde evidenciaron la eliminación de puestos en los últimos meses. De hecho, indicaron que se han perdído «unos 30 trabajadores», aunque la plantilla total ronda los 140, de los que unos 90 están afectados por la negociación colectiva.

INFRAESTRUCTURAS | CARENCIAS

# El exceso de alumnos lleva a convertir en aula la biblioteca del colegio de Villasana

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos y el Ayuntamiento del Valle de Mena, uno de los municipios que más crece en la comarca, buscan «alternativas» y reclamarán soluciones a Educación

A.C. / VILLASANA DE MENA

Los alumnos de uno de los dos grupos de primero de Primaria en el colegio de Nuestra Señora de las Altices ha pasado todo el curso recibiendo clase en lo que hasta septiembre era la biblioteca del centro, mientras que este servicio se ha trasladado a lo que antaño fue salón de actos y se separa del gimnasio por una cortina. En la escuela del municipio que más crece de Las Merindades hace años que carecen de Aula de Música, nunca hubo sala de ordenadores y las pedagogas terapeutas (PT) carecen de espacio para trabajar de forma individualizada con los alumnos con necesidades educativas especiales.

El crecimiento de la matrícula, que alcanza los 260 alumnos, ha ido robando paulatinamente espacios en un centro para el que tanto la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (Ampa) como el grupo de gobierno de Por Mena y PP buscan «soluciones». La semana pasada mantuvieron la tercera reunión del curso, en las que han «revisado planos del colegio en busca de alternativas», como explica el alcalde, José Ranero. Una de las que barajan plantear a Educación es la «redistribución de espacios en el edificio más grande, eliminando cuartos pequeños para generar un aula adicional y aprovechar mejor su superficie».

Ahora mismo, el colegio distribuye a sus alumnos en tres edifi-



El colegio de Villasana de Mena divide a sus alumnos en dos edificios principales y un tercero más pequeño. / A.C.

cios, el que antes se destinaba a alumnos de Infantil y a primero de Primaria, un aula polivalente llamada La Casita, y el más grande que reúne el resto de grupos de Primaria. El crecimiento de la matrícula y de los escolares con necesidades educativas especiales ha obligado a desdoblar en dos grupos todos los cursos, salvo uno, que

cuenta con 27 niños y que desde la Ampa también han solicitado que se divida. La necesidad de nuevas aulas llevó a realizar el traslado de la biblioteca a la zona del gimnasio a principio de curso, mientras los profesores de Música, al carecer de aula propia, ya llevan años acarreando los instrumentos de allá para acá, mientras los dos profe-

sionales de Pedagogía Terapéutica comparten una sola aula, cuando en otros centros cuentan con espacios propios para trabajar de forma individual y no con dos usuarios a

El Valle de Mena es uno de los pocos municipios de la comarca que crece, junto con Medina de Pomar y el que más con diferencia. Si en 2018 contaba con una población de 3.739 habitantes, el último dato oficial de enero de 2023 elevaba esa cifra a 4.096, un ascenso del 9,5%. Mientras, Medina de Pomar sumaba 5.816 vecinos en 2018 y ahora cuenta con 5.866, una cifra muy similar, mientras el tercer municipio en número de habitantes, Villarcayo, ha decrecido de 4.207 a 4.018 habitantes en el mismo periodo, al igual que el cuarto, Espinosa de los Monteros, que ha bajado de 1.696

SIN PRISA PERO SIN PAUSA. Así las cosas, el alcalde menés admite que «este problema de falta de espacio se convertirá en una realidad más pronto que tarde», aunque considera que «de cara al próximo curso no es acuciante». Las previsiones de alumnado hacen pensar en que «se repetirá la situación de este curso, pero no serán necesarias más aulas». No obstante, al colegio de Villasana llegan niños durante todo el año, provenientes de nuevas familias que se afincan en el municipio en cualquier momento del año.

Fuentes de Educación consideran que «el crecimiento no ha sido exponencial y no se necesita más espacio», aunque si admiten la posibilidad de ejecutar «obras de adaptación», pero «planificándolas bien». Desde la directiva del centro prefieren no pronunciarse y dejar las decisiones y valoraciones en manos de Educación.

PEDANÍAS | CONTRATACIONES

# Angulo de Mena y Tartalés de los Montes subastan sus cotos de caza para 5 años

A.C. / ANGULO DE MENA

La junta vecinal de Angulo de Mena ha abierto un procedimiento público para subastar su coto de caza por cinco años prorrogables otros cinco más «por acuerdo de ambas partes». El precio de salida de este aprovechamiento cinegético de una superficie de 1.761 hectáreas es de 17.000 euros por temporada, IVA incluido, y la primera sería la de 2024/2025.

El plazo para presentar ofertas acaba el próximo día 17, pero el anterior arrendatario tiene adquiridos los derechos de tanteo y retrac-

to, según establece la Ley de Caza. Las ofertas solo se pueden presentar a través de la plataforma de la central de contratación de la Diputación Provincial.

En el caso de Tartalés de los Montes, en la Merindad de Valdivielso, el coto a subasta suma 684 hectáreas y sale por un precio de 7.535 euros cada temporada. La licitación también se ha lanzado para las cinco próximas campañas hasta 2028/2029 y las propuestas se pueden presentar hasta el día 24 a las dos de la tarde a través de la plataforma de la central de contratación de la Diputación.

FIN DE SEMANA | EVENTOS

# La exposición canina internacional reunirá a 450 perros en Medina

A.C. /-MEDINA DE POMAR

La XXXIV Exposición Canina Internacional de Medina de Pomar reunirá el domingo en el entorno de Miñón a 450 perros de más de 40 razas. Criadores de toda España, Francia, Polonia, Rusia, Italia o Suiza se darán cita a partir de las 9.30 horas, en que comenzarán las valoraciones del jurado en los siete recintos habilitados al aire libre.

Alrededor de las dos de la tarde comenzarán los juicios finales y hacia las tres y media las grandes finales para decidir el premio baby; el mejor cachorro; el mejor perro joven; la mejor pareja; el mejor lote de cría; el mejor veterano; el mejor mastín español, que se llevará el Trofeo José González Cavia; el mejor terrier que recibirá el Trofeo Antonio Trigo; el mejor perdiguero de Burgos, que se llevará el Trofeo Miraflores; el mejor grupo de perros de la muestra (Trofeo Carlos Collantes); el mejor entre las razas españolas; y el gran ganador del evento.

Para abrir boca, el sábado, entre las cinco y las siete de la tarde se celebrará la Monográfica de la raza Basset Hound, valedera para el Campeonato del Club. Once jueces de España, Polonia y Portugal decidirán las calificaciones.

# AYUNTAMIENTO DE MERINDAD DE CUESTA URRIA

optica entre Cebo Municipal afecta. Municipal afecta.

Todos ellos promovidos por ASTEO RED NEUTRA, S.L., afectando, a terrenos calificados como Suelo Rústico con Protección Natural, de este Termino Municipal, por lo que de conformidad con los artículos 307.3 y el 432 del Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, se procede a abrir un período de información pública por el plazo de veinte dias desde la publicación de los correspondientes edictos en el Boletín Oficial de Castilla y León. Durante dicho plazo podrá ser examinados los proyectos por cualquier interesado en las dependencias municipales (sitas en Noluentes en horario de oficinas - previa cita) y por la sede electrónica (https://merindaddecuestaurria.sedelectronica.es), así como formular las alegaciones, que se estimen pertinentes en las dependencias municipales o por la citada sede electrónica. Lo que se hoce público, para general conocimiento.

En Merindad de Cuesta Urria, a 7 de junio da 2024 El Alcada. Fdo. Alfredo Beltrán Gómez.

El Alcalde, Edo, Alfredo Beltrán Gómez

POLÍTICA | PARTIDO POPULAR

# Mañueco se lanza a la ofensiva contra Sánchez: «Debe convocar elecciones»

El líder del PP autonómico pide al presidente del Gobierno que «escuche a los españoles» y saca pecho de los resultados del 9-J en la Comunidad, «una prueba de que los ciudadanos quieren moderación y sensatez»

SPC / VALLADOLID

El PP de Castilla y León y Alfonso Fernández Mañueco se suman a la ofensiva lanzada desde la sede de Génova 13 tras el «mensaje» de la ciudadanía en las elecciones europeas de este domingo y aprietan al presidente del Gobierno para que convoque de forma «urgente» elecciones generales en España. «Sánchez debe escuchar a la calle y dar la voz a los españoles convocando elecciones», aseguró este martes el presidente del PP autonómico a su Îlegada al Comité Ejecutivo Nacional de los populares en Madrid, donde realizaron un balance de lo ocurrido el domingo y planificaron la estrategia a seguir por la formación durante los próximos meses. Unas líneas maestras que pasan por exigir desde todos los rincones el adelante electoral después de la «clara victoria» cosechada por los populares en los comicios europeos. Mensaje que replicaron además de Fernández Mañueco otros barones territoriales como Juanma Moreno, Fernando López Miras, Alfonso Rueda o María Guardiola.

«Habría que remontarse varios lustros para tener un resultado de similares características», remarcó el también presidente de la Junta de Castilla y León sobre esa diferencia de cuatro puntos entre ambas formaciones, al tiempo que explicó que lo conseguido en las urnas se debe «a Feijóo, a la fortaleza y unidad del partido y de las organizaciones territoriales, y al trabajo al servicio de los intereses generales» que, según manifestó, está llevando a cabo su formación política, según informa Ical.

Para Fernández Mañueco, una de las claves del triunfo de los populares es que están «trabajando al servicio de la gente», mientras que, a su juicio, «Sánchez está haciendo todo lo contrario, ya que está más preocupado de sus intereses personales y de otras preocupaciones



Alfonso Rueda, Fernando López Miras y Alfonso Fernández Mañueco conversan antes del inicio del Comité Ejecutivo Nacional del PP ayer en Madrid. / ICAL

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO PRESIDENTE DEL PPCYL

«Hemos conseguido el 44,5% de los votos. Eso dice bien a las claras que la moderación y la sensatez es lo que quiere la gente» de su entorno». En esa línea recordó que ayer se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Amnistía que «es el mayor ataque a la Constitución y a la democracia española».

RESULTADOS EN CYL. El presidente del PP de Castilla y León aprovechó su presencia en el cónclave de Génova para hacer una valoración de los resultados obtenidos por los populares en la Comunidad el 9-J. «Hemos conseguido el 44,5 por ciento de los votos. Eso dice bien a las claras que la moderación y la sensatez es lo que quiere la gente en mi tierra», remarcó Fernández Mañueco, que dio por cumplido el compromiso que adquirió durante la campaña electoral, cuando prometió a Alberto Núñez Feijóo que desde la Castilla y León iban «a tener una aportación importante en la victoria nacional del PP. Y así ha sido».

Cuestionado sobre el resultado obtenido por el PSOE y la posible 'hoja de ruta' que debería seguir Pedro Sánchez tras la victoria del Partido Popular, Fernández Mañueco volvió a reclamar al presidente del Gobierno que «escuche a la calle, de explicaciones en el Parlamento y ante los medios de comunicación y, desde luego, afronte esta situación como han hecho en otros países de la Unión Europea». «Creo que tiene que dar la voz a las personas de nuestro país, entendido como convocar elecciones, claro».

# La Junta ultima el recurso al TC contra la amnistía

SPC / VALLADOLID

«No se va a dar marcha atrás». Contundente, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, confirmó ayer que la Junta de Castilla y León sigue adelante con su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, después de que el Boletín Oficial del Estado publicase ayer la norma aprobada el pasado

mes de mayo y que ya está en ahora en vigor. «El presidente de la Junta se comprometió a recurrir de inconstitucionalidad esta ley, y ya en noviembre de 2023 encomendó a la Consejería de Presidencia que fuera preparando el expediente y en ello estamos», señaló Gago. En declaraciones recogidas por Ical explicó que este mismo martes se iba a analizar el texto que ha salido publicado en el BOE tras las modificaciones y en-

miendas existentes, y será cuando cuenten con el informe pertinente de los servicios jurídicos cuando envíen el recurso al Consejo Consultivo de Castilla y León, «un trámite preceptivo antes de proceder a la interposición de ese recurso».

Inquirido sobre los plazos de tiempo que manejan, Gago apuntó que dependerá de lo que tarden en ejecutar esos pasos previos los órganos asesores. «En la medida en que sean ágiles y rápidos, la Junta interpondrá inmediatamente ese recurso», avanzó el titular de la Presidencia. A su juicio, «hay suficientes argumentos como para entender que esta ley orgánica es inconstitucional, porque vulnera el principio de igualdad y el estado de derecho con una figura que no está prevista en nuestra Constitución: la amnistía».

Según detalló, a partir de la publicación de la norma en el BOE se abre un plazo de tres meses para la interposición de posibles recursos en plazo, «Una vez que culminemos los necesarios y preceptivos informes internos en la Junta acudiremos al Constitucional para que paralice esta ley orgánica que consideramos que es una aberración jurídica, desde el punto de vista técnico, para la defensa y el respeto a la Constitución», argumentó.

ESTADÍSTICA | CONTABILIDAD REGIONAL TRIMESTRAL

# La economía entra en 2024 con paso firme: crece un 3% y el campo sale de los números rojos

Agricultura, servicios y el gasto de los hogares tiran del PIB de Castilla y León, que sube seis décimas más que en España y seis veces más que Europa

DAVID ALONSO / VALLADOLID

Ni desaceleración, ni impacto de los tipos de interés o la inflación, ni daños colaterales por los conflictos armados. La economía de Castilla y León irrumpe en el 2024 con paso firme y por primera vez en más dos años, todos los sectores productivos de Castilla y León crecieron respecto al ejercicio anterior. El sector agrícola, la industria, la construcción y los servicios arrojaron repuntes del PIB superiores al dos por ciento durante el primer trimestre del año y fijaron el avance de la economía regional en el 3% entre enero y marzo con casi 18.000 millones de euros producidos. Una cifra que deja atrás el 2,7% de crecimiento con que la Comunidad cerró el año pasado y evidencia que el Producto Interior Bruto de Castilla y León vuelve a crecer sobre lo crecido y encadena 13 trimestres al alza, tal y como explicó el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación de la Contabilidad Regional relativa al primer trimestre. Aprovechó Fernández Carriedo para poner la cifra autonómica en perspectiva y destacar que el avance del 3% del PIB en Castilla y León es «claramente superior» a la media nacional -2,6 por ciento-, a la europea -0,5 por ciento-, y a la de la zona euro -0,4 por ciento-.

Especialmente positiva es la situación del sector agrícola, que tras más de ocho trimestres en números rojos, el primero de este 2024 sirvió para doblegar la interminable tendencia bajista y anotara un crecimiento del 11,9 por ciento. No obstante, se trata de un 'espejismo' numérico, ya que como llegó a reconocer Fernández Carriedo hace unas semanas, era «casi imposible» que el sector siguieran cayendo tras dos años a la baja. «Es natural en un contexto, donde llevábamos dos años muy negativos en el comportamiento de la agricultura».

Junto al campo, el sector servicios volvió a demostrar la fiabilidad del gran músculo económico y laboral de Castilla y León, con un crecimiento interanual del 2,9 por ciento, con la hostelería alcanzando casi el cuatro por ciento de repunte. Muy vinculado con ello, Fernández Carriedo se detuvo en el buen avance del gasto en consumo final de los hogares, que ya supera al de las administraciones públicas, con una subida del 2,6%. Ya por detrás, «aunque igualmente con buenas cifras», se encuentran la industria y los servicios, que repuntaron entre enero y marzo un 2,2 por ciento -aunque la industria manufacturera solo lo hizo en un 1,1%-, mientras que las exportaciones lo hicieron en 2,4



Una cosechadora se prepara para trabajar un campo de cebada en Burgos. / A RODRIGO



**CORTES | PRÓXIMO PLENO** 

# Pollán arrancará el Pleno con el artículo 2 de la Constitución sobre la «unidad» de España

SPC / VALLADOLID

El pleno de las Cortes de Castilla y León, previsto para este jueves y viernes, comenzará con la lectura del artículo 2 de la Constitución por parte del presidente de las Cortes, Carlos Pollán, lo que afeó la oposición socialista porque la máxima norma es un todo y no se puede «trocear lo que gusta». Fue el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, quien dio a conocer que el presidente de

sion, penultima ordinaria de este periodo de sesiones que se cerrará con el debate de política general, comenzaría con la lectura de ese artículo en el que se recoge «la indisoluble unidad de la Nación española». La lectura de este artículo se produce después de que ayer el BOE publicase la Ley de Amnistía. La viceportavoz socialista, Patricia Gómez, consideró que no es casual la elección de ese artículo e invitó a

las Cortes les informó de que la se- Pollán a leer otros, como el primero, rectamente al presidente de la Junen ei que se recoge que Esp constituye en un Estado social y democrático de Derecho y se propugnan como valores superiores la libertad, justicia, la igualdad y el pluralismo político, o el 137 que señala la organización en comunidades.

«No se puede utilizar las instituciones a su antojo», manifestó, convencida de que se trata de una «decisión de parte» cuando representa a toda la Cámara, si bien acusó dipermitir a sus socios esas decisiones y comportamientos y convertir las Cortes en un «circo». Mientras Gómez insistió en pedir al presidente de las Cortes que «respete la institución, el portavoz de Vox, Carlos Menéndez, invitó a los socialistas a explicar qué «cosas buenas» tiene la amnistía, y Raul de la Hoz (PP), aseguró que «el presidente tiene derecho a expresarse».

#### **JUNTA DE PORTAVOCES**

# Vox asume que «era complicado» aprobar la ley de concordia antes del verano

SPC / VALLADOLID

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, Carlos Menéndez, reconoció ayer que «era complicado» aprobar la proposición de ley de Concordia en este periodo de sesiones al existir más asuntos y presentados por antelación, pero añadió que está hablado con su socio del Partido Popular. El periodo en las Cortes se cierra este mes con un pleno ordinario, en el que no entra la proposición de ley de concordia de Castilla y León, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y de Vox, y el debate monográfico del estado de la Comunidad, sin fecha todavía.

Tras la Junta de Portavoces, que ordenó el debate de este pleno, previsto para el jueves y viernes, Menéndez admitió que había asuntos, como otras proposiciones de ley, que tenían prioridad por haber entrado antes. Por ello, asumió que «era complicado» que esa norma saliera en este periodo y aseguró que así se habló con el Grupo Popular, por lo que confió en que su toma en consideración sea en el próximo periodo, que arrancará en septiembre. «Cuando se registró, ya se sabía que había muchos temas», apostilló el portavoz, que recordó que el tiempo «no depende de uno mismo». La proposición de ley de con-

cordia se registró el 26 de marzo por PP y Vox, cuyos portavoces explicaron su contenido, objetivos y elementos que se regulan, todo ello rechazado por la oposición y por las asociaciones de la Memoria Histórica ya que entienden que «se blanquea la dictadura franquista».

# De la Hoz, «muy agradecido» tras su elección al Europarlamento

SPC / VALLLADOLID

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular y número doce en la candidatura del PP al Parlamento Europeo, Raúl de la Hoz, se mostró ayer «extraordinariamente agradecido» por el resultado que ha conseguido el PP de Castilla y León el pasado domingo v añadió que esta «satisfecho» por el trabajo realizado a lo largo de la campaña electoral, con una mención especial a los «miles» de concejales y de afiliados que «se han volcado» como si se tratase de unas municipales. Tras los comicios del 9-J, De la Hoz ha sido elegido como europarlamentario por el PP.

SANIDAD | LISTAS DE ESPERA

DAVID ALONSO / VALLADOLID

Diecinueve hospitales privados de Castilla y León, Madrid y Zaragoza se disputarán el 'macroconcierto' que la Consejería de Sanidad tiene abierto para realizar 25.000 cirugías menores y sujetar las listas de espera quirúrgica. Un largo listado de pretendientes que pelearán por hacerse con alguno de los nueve lotes en los que está dividido este Acuerdo Marco valorado en 22 millones de euros y que abarca 21 tipos diferentes de cirugías menores de tres especialidades - cirugía general y digestiva, angiología y cirugía vas-cular, y cirugía urológica-, así como intervenciones de cataratas y septoplastia. Esta oleada de derivaciones a la sanidad privada debería comenzar, según las estimaciones de la Consejería, a partir de agosto, y entre las intervenciones previstas están cirugías como la reparación de hernias, la vasectomía, la ligadura de varices, la colecistectomía, las cataratas o la septoplastia, entre otras. No es el único gran concierto con la sanidad privada que espera cerrar la Consejería de Sanidad, que también ultima otro de 36 millones de euros para contener la lista de espera quirúrgica en traumatología y ortopedia a medio plazo.

Tal y como ha podido saber este periódico, de los 19 hospitales pri-vados que han sido finalmente admitidos dentro de la lista de licitadores para este 'macroconcierto' de 22 millones de euros, once tienen sede en Castilla y León, otros siete en la Comunidad de Madrid y uno en Zaragoza capital. Hay que recordar que el pliego elaborado por Sanidad solo especificaba que el centro privado al que se derive al paciente debe estar a «menos de 250 kilómetros por carretera» de los hospitales de las gerencias de las nueve provincias.

Esto dejaba un radio de acción que abarca una decena de comunidades a las que podrían tener que desplazarse los ciudadanos para someterse a las intervenciones concertadas. En cualquier caso, desde Sanidad insisten en que la operaciones concertadas son una herramienta cuya aceptación es «voluntaria» por parte de los pa-

# El 'macroconcierto' de Sacyl para externalizar 25.000 cirugías atrae 19 hospitales

Once centros privados de Castilla y León, siete de Madrid y uno de Zaragoza pelearán por los nueve lotes de un concierto de cerca de 22 millones de euros

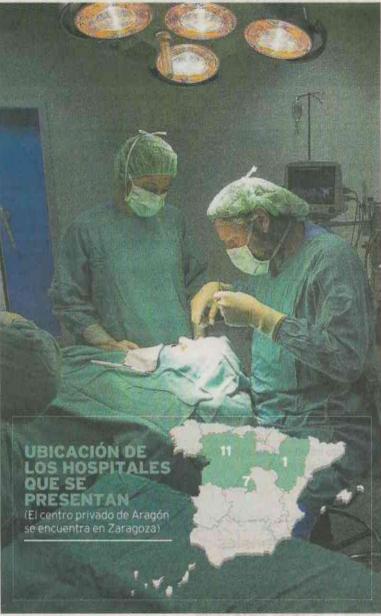

Imagen de un grupo de sanitarios realizando una operación quirúrgica. / R.V.

El pliego incluye operaciones de cirugía general y digestiva, vascular y angiología o cataratas

Dentro de Castilla y León, todas las provincias a excepción de Palencia cuentan con hospitales privados que se han presentado al 'macroconcurso' de 22 millones de euros. Algunas, como León, Salamanca y Valladolid, con dos centros cada una. Siete hospitales se presentan desde Madrid, algunos situados en la propia capital y otros en municipios cercanos. A estos hay que sumar el licitador que llega desde Zaragoza. Entre los centrós privados incluidos dentro del listado que maneja Sanidad se encuentran grandes grupos sanitarios privados, como HM Hospitales, Grupo Recoletas o el Grupo Quirón.

«A pesar de que en el último año se ha reducido la lista de espera, ésta sigue siendo elevada. Por ello, se prevé que en un medio plazo resulte imprescindible acudir a la Sanidad Privada para que complemente a la Sanidad Pública ante la insuficiencia de los medios propios de Sacyl para poder reducir más esta lista de espera», resumen desde la Consejería de Sanidad, que no ocultan que externalizar operaciones será «imprescindible» en el medio plazo.

CULTURA

# Concluyen las obras para las Edades, que abren hoy con la presencia del Rey

SPC / PONFERRADA

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto del Patrimonio Cultural de España, ha finalizado las obras de restauración del interior y las fachadas de la iglesia de Santiago, en Villafranca del Bierzo, que desde hoy alber-ga una parte de 'Hospitalitas' la XXVII edición de Las Edades del Hombre. Un acto inaugural en el que estará presente el Felipe VI, así como otras autoridades como el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, o el de las Cortes, Carlos Pollán, entre otros. Las obras se iniciaron en noviembre de 2023 y se han consolidado y rejuntado las fachadas, además de protegerlas del agua y otros fenómenos meteorológicos. También se ha mejorado la impermeabilización con la reposición de pizarra del tejado y se eliminó el falso techo, dejando a la vista la estructura de cubierta de cercha española de madera de castaño.

#### SOCIEDAD

# CSIF exige a la Junta el Consejo de la Justicia

SPC / VALLADOLID

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exigió ayer a la Junta que «empiece a asumir responsabilidades en materia de justicia» y adopte un gran pacto por la Justicia, mediante el que se desarrolle el Consejo de Justicia, una figura recogida en el artículo 42 del Estatuto de Autonomía y que «tiene que ser el órgano que permita que la justicia en Castilla y León se desarrolle».

SEGURIDAD | EMPLEO PÚBLICO

# Convocado el proceso selectivo unificado para 137 plazas de policía local de 33 ayuntamientos

El Boletín Oficial de Castilla y León publicó ayer la convocatoria del proceso selectivo unificado para la cobertura de 137 plazas de agente de policía local en Castilla y León, correspondientes a 33 ayuntamientos: Arenas de San Pedro, Arévalo, Arroyo de la Encomienda, Astorga, Bembibre, Benavente, Burgos, Cuéllar, El Burgo de Osma, El Espinar, El Hoyo de Pinares, Herrera de Pisuer-

vas del Marqués, Medina de Pomar, Medina del Campo, Miranda de Ebro, Palencia, Pedrajas de San Esteban, Peñafiel, Peñaranda de Bracamonte, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Santa Marta de Tormes, Segovia, Simancas, Tordesillas, Toro, Valladolid, Valverde, Villamayor y Zamora.

De las plazas ofertadas, 90 corresponden al turno libre, de las que tres se reservan a personal de tropa y

ga, Íscar, Laguna de Duero, Las Namarinería, mientras que 47 son del incorporación al curso selectivo que turno de movilidad, ofertándose a agentes de policía local de otros cuerpos de la Comunidad con más de cinco años de antigüedad.

Adicionalmente, la convocatoria prevé que pueda ampliarse el número de plazas con las vacantes que se produzcan antes de la finalización del concurso-oposición.

Con esta convocatoria se inicia el proceso selectivo, cuya finalización está prevista para diciembre, con la se imparte por la Escuela Regional de Policía en Ávila.

Por otro lado, Ponferrada se convirtió ayer en el epicentro de la seguridad con la celebración del IV Congreso Autonómico de Coordinación de Policías Locales de Castilla y León, inaugurado por el consejero Suárez-Quiñones, quien afirmó que «lo que hacemos es mejorar su formación y su marco normativo», según informa Ical.



Suárez-Quiñones, en Ponferrada. / ICAL

ECONOMÍA



# Los fogones de 'Masterchef

La plaza Mayor de Valladolid acogió ayer el rodaje de uno de los capítulos de la próxima edición de 'MasterChef Celebrity', que reunió en la ciudad a los miembros del jurado, conformado por Samantha Vallejo Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, así como a los participantes entre los que se encuentran actores, cantantes o influencers, entre otros. El alcalde, Jesús Julio Carnero, se hizo una foto oficial con el jurado y sus aspirantes junto a la catedral, como antesala a la grabación del programa, por lo que los 16 aspirantes se dirigieron a la plaza Mayor para comenzar con la prueba. / ICAL

# Celebrity' llegan a Valladolid

AGROALIMENTACIÓN | FERIA EN ZAMORA

SPC / MADRID

La Casa de Zamora de Madrid Lacogió ayer la presentación de la II edición de Fromago Cheese Experience, el mayor evento quesero de España que se celebrará del 12 al 15 de septiembre en el centro histórico de la capital zamorana. La cita, organizada por la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (Eilza), permitirá a los asistentes conocer más de 1.200 tipos de quesos en los dos kilómetros de recorrido y ocho escenarios, donde también habrá actuaciones musicales y culturales de la Feria. Este certamen albergará a más de 250 expositores y 300 expositores nacionales e internacionales, llegados de países como Suiza o Francia. A la puesta de largo de la Feria en Madrid asistieron el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente de la Diputación de Za-mora, Javier Faúndez Domínguez, que mostraron así su apoyo a esta cita y al sector. «Apostamos por nuestra industria quesera, en Zamora y en toda Castilla y León», subrayó el presidente autonómico, que recordó que uno de cada tres quesos que se produce en España, «se produce en Castilla y León», lo que permite que el sector tenga un volumen de negocio en la Comunidad de «unos 2.000 millones de euros» y genere «alrededor de 6.000 empleos directos». «Este sector, por tanto, contribuye al éxito de nuestras exportaciones, que han crecido un 45por ciento en el último lustro», enfatizó Mañueco, que agradeció a la Diputación de Zamora, a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas y a los patrocinadores «su apuesta por Fromago».

«Desde la Junta de Castilla y León, además, queremos enriquecer esta Feria con la celebración de la gala de los Premios Cincho (tendrá lugar el 13 de septiembre), un refe-

# VUELVE LA FIESTA MÁS **QUESERA**

Fromago Cheese Experience regresa a Zamora en septiembre con una edición con más de 1.200 tipos de quesos de 300 expositores nacionales e internacionales



Fernández Mañueco, entre otros, en la presentación de la Feria. / JUAN LÁZARO (ICAL)

rente no solo nacional sino también internacional en el sector del queso», anunció el mandatario autonómico. Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recordó que la pri-mera edición de Fromago «congregó a más de 300.000 personas en la ciudad, con un impacto, según me dijeron algunos comerciantes y hosteleros, superior al de la Semana Santa». «Por eso entendíamos que teníamos que estar presentes en esta segunda edición», apuntó, al tiempo que explicaba la importancia del sector en la provincia, ya que «casi 40 queserías» están asentadas en territorio zamorano.

# SOSTENIBILIDAD Y MUJER RURAL.

El programa de la Feria, que ya se está ultimando, girará en torno a cuatro temáticas: la sostenibilidad, la agroalimentación, la nutrición y el papel de la mujer en el mundo rural. Se instalarán tres túneles de queso, así como seis tabernas a lo largo del recorrido, además de una zona de maquinaria y material para la industria quesera. Los más pequeños de la casa también tendrán su papel protagonista con zonas específicas para las actividades infantiles. Para mejorar la logística y los accesos, se habilitarán párkings disuasorios en la Zona del Campo de la Verdad y aledaños. Por otro lado, y de cara a la organización de esta cita bienal, ya está activa en la web la sección dedicada a los voluntarios, que estarán coordinados por la Cofradía Zamorana del Queso, de reciente creación, y que serán uno de los motores de la Feria. De hecho, y para potenciar ese carácter local y provincial de la Fromago 2024, la organización confirmó que más del 90 por ciento de las empresas contratadas para la organización y el montaje, entre ellos los servicios de publicidad, comunicación, sonido, refrigeración o catering, entre otros, son zamoranas, informa Ical.

Autorizan a CyL a operaciones de deuda a largo plazo por 202,5 millones • El Consejo de Ministros autorizó a la Junta a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 202,5 millones. La Comunidad había solicitado poder formalizar 270 millones, destinadas a financiar la desviación de la referencia de déficit de 2023, que se fijó en el 0,3 por ciento del PIB regio-

SOCIEDAD Iberdrola forma a 30 guardias civiles sobre riesgos

nal. Esta autorización po-

drán amparar operacio-

nes formalizadas hasta el

31 de diciembre de 2024.

eléctricos ■ El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, el coronel jefe de la Guardia Civil de Valladolid, Andrés Velarde, y el director de i-DE en Castilla y León, Óscar Villanueva, inauguraron una jornada técnica sobre los riesgos y medidas de prevención para las labores que puedan tener que llevar a cabo en caso de emergencia, incidencia o robo en instalaciones eléctricas o en sus proximidades. A ella asistieron una treintena.

TRANSPORTE Los viajeros del autobús urbano se disparan en abril un 21,3 por ciento

■ El número de usuarios de transporte urbano por autobús en Castilla y León se disparó en el mes de abril, al registrar un incremento del 21,3 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año, hasta las 6,52 millones de personas. El dato de la autonomía es ligeramente inferior a la evolución nacional, que anotó una subida del 22,6 por ciento, tras alcanzar los 179,5 millones de viajeros, según el INE.

**AGRICULTURA** La Junta destaca el papel del sector vitivinícola en la

economía

■ La Junta destacó el papel que desempeña el sector vitivinícola en la economia de la Comunidad y resaltó su presencia en los mercados internacionales, además de valorar el vino como «vehículo de transmisión» de la cultura a «un sinfín de países», entre los que figuran los europeos, EEUU y las grandes potencias asiáticas.

39

**EDUCACIÓN** | NUEVO GIRO EN UN EXAMEN CLAVE

# La EBAU será la PAU y tendrá criterios comunes de corrección

El Gobierno da luz verde a la nueva Selectividad, que entrará en vigor en 2025 de nuevo como Prueba de Acceso a la Universidad, en la que las faltas de ortografía bajarán un 10% las notas

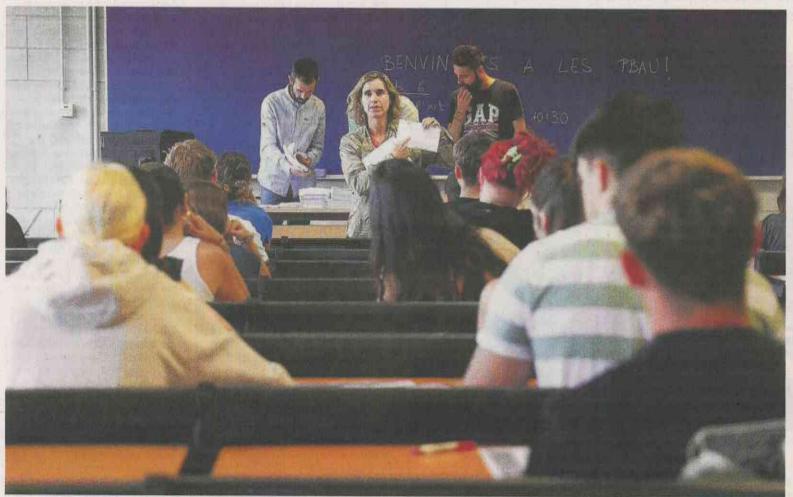

Los alumnos de Baleares fueron ayer los últimos en empezar este trámite académico con las asignaturas de Geografía, Química y Catalán. / E. RESS

EUROPA PRESS / MADRID

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Educación, dio ayer luz verde a la nueva Selectividad, que entrará en vigor en junio de 2025 y que sustituye el nombre de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) por el de Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Así lo anunció la titular del ramo, Pilar Alegría, que ahondó en que el examen contará «tanto con unas estructuras como con unas características básicas y con criterios de corrección comunes para todos los territorios».

«Es una prueba que ha sido ampliamente debatida con las comunidades autónomas, con las universidades, con los órganos de los rectores, con los estudiantes y con las familias, y que se aprueba para ponerse a partir del verano del año que viene en marcha», indicó. En este contexto, aseguró que ha sido el modelo «más debatido de la historia», ya que han mantenido «más de 200 reuniones». Una máxima con la que los populares no están de acuerdo, ya que al tiempo criticaron que esta medida se había tomado «unilateralmente» sin contar

con ninguna región. «Es en absoluto cierto porque lo único que cambia es el nombre, que volvemos a llamarlo PAU en lugar de EVAU, y además pone un mínimo a las comunidades autónomas de un 10 por ciento para calificar con criterios de corrección, esto no homogeneiza absolutamente nada», sentenció la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz.

Recordó, además, que su formación lleva cinco meses inmersa en una reforma de la prueba de acceso a la universidad que presentarán en las próximas semanas. «Esto sí va a ser una auténtica revolución para la Selectividad del año que viene», aseveró.

Independientemente de la opinión de la oposición, Alegría resaltó que en la nueva prueba, las faltas de ortografía bajarán un 10 por ciento la nota en los exámenes y los alumnos podrán elegir entre distintas preguntas, aunque requerirán que hayan estudiado todo el temario, y se mantienen las preguntas tipo test. En aquellos ejercicios en los que las preguntas o tareas propuestas requieran la producción de textos por parte del alumnado, la valoración correspondien-

te a la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica de los textos producidos, así como su presentación, no podrá ser inferior a un 10 por ciento de la calificación correspondiente a la pregunta o tarea.

Sin embargo, el decreto de la nueva EBAU precisa que la aplicación de estos parámetros que bajan un 10 por ciento la nota por las faltas de ortografía y gramaticales «podrá flexibilizarse en el caso del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo».

Habrá un único modelo de ejercicio para cada materia, que estarán estructurados en diferentes

#### MISMA DURACIÓN

Al igual que en el anterior modelo, cada uno de los ejercicios de la PAU tendrá una duración de 90 minutos y se establecerá un descanso entre pruebas consecutivas de, como mínimo, 30 minutos. Tanto los elementos curriculares objeto de evaluación, como el número y el tipo de preguntas se adecuarán a la duración del ejercicio. apartados, que, a su vez, podrán contener una o varias preguntas o tareas. Esta elección no podrá implicar en ningún caso la disminución del número de competencias específicas evaluadas, por lo que la opcionalidad «no implicará poder estudiar menos temario».

Los alumnos que el próximo curso superen con éxito segundo de Bachillerato y se presenten a esta prueba, se examinarán de cuatro materias (Lengua y Literatura II, Lengua Extranjera II, la materia específica obligatoria de la modalidad cursada y de Historia de España o de la Filosofía), en el caso de las comunidades sin lengua cooficial. En aquellas regiones con más de una lengua oficial, lo harán también de Lengua Cooficial y Literatura II (cinco materias en total).

Además, quienes deseen mejorar su nota de admisión podrán afrontar hasta cuatro materias más, que serán elegidas por el alumno. Serán distintas a las de la fase de acceso, podrán ser de modalidad, cursadas o no, la materia común no realizada en la fase de acceso (Historia de España o de la Filosofía) y una segunda lengua extranjera.

INFANCIA

# Seis de cada 10 niños por debajo de cinco años sufren agresiones en el hogar

E.P. / MADRID

Casi 400 millones menores de cinco años en todo el mundo (seis de cada 10 niños de ese grupo de edad) sufren regularmente agresiones psicológicas o castigos físicos en el hogar, según nuevas estimaciones de Unicef. De ellos, unos 330 millones son castigados por medios físicos.

La institución publicó ayer con motivo del Día Internacional del Juego los resultados mundiales e indicó que en España, el Registro Unificado de sospechas de Maltrato Infantil, registró 29.770 notificaciones en 2022 (5.449 por abusos sexuales, 13.724 por maltrato emocional, 9.044 por maltrato físico, y 19.970 por negligencia).

Las conclusiones también destacan el papel crucial del juego en el desarrollo infantil y la salud mental de los pequeños, padres y cuidadores, frente a los datos que ponen de relieve la prevalencia de cuidados inadecuados, incluida la estimulación y la interacción en el hogar.

«Cuando los niños son objeto de abusos físicos o verbales en el hogar, o cuando se ven privados de la atención social y emocional de sus seres queridos, esto puede socavar su sentido de la autoestima y el desarrollo», explicó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell. Para ella, «una crianza que cuide e incluya el juego puede aportar alegría y también ayudar a los niños y las niñas a sentirse seguros, aprender, adquirir habilidades y desenvolverse en el mundo que les rodea».

# Las comunidades frenan el reparto de 400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta

EFE / MADRID

Las comunidades autónomas decidieron posponer el reparto de 400 menores de Canarias y Ceuta que les había propuesto el Gobierno ayer mismo para conocer más detalles de la reforma legislativa que prepara el Ejecutivo con Canarias acerca de un mecanismo obligatorio de reparto y entre peticiones de cambiar los criterios de derivación actuales.

Sí se aprobó, sin embargo, una partida presupuestaria de 15 millones -seis millones para Canarias y 4,5 millones para Ceuta y Melilla- para aliviar estas áreas de llegada, cuyos recursos asistenciales están tensionados. SENADO | UN CASO QUE CONMOCIONÓ AL PAÍS

# La madre de Gabriel logra frenar el documental sobre el asesinato de su pequeño

Patricia Ramírez pide un pacto de Estado que proteja a las víctimas y avanza que se querellará contra la condenada Ana Julia Quezada e Instituciones Penitenciarias

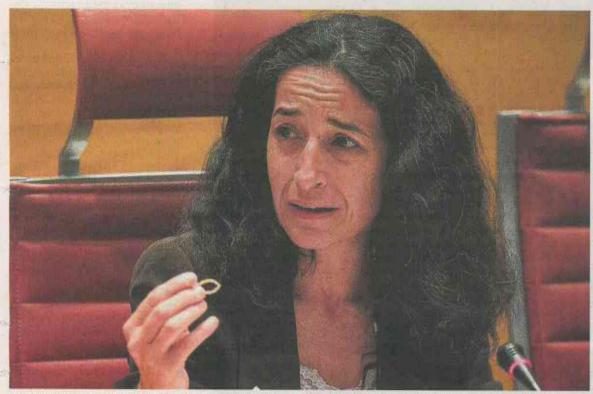

Ramírez muestra un pececito ante la Comisión de Interior en recuerdo de su hijo, conocido como 'El pescaíto'. / J. HELLÍN (EP)

#### AGENCIAS / MADRID

Patricia Ramírez, madre del niño Gabriel Cruz, asesinado por la que fuera novia de su exmarido y padre del menor, Ana Julia Quezada, reveló ayer que la productora de la docuserie sobre el caso le ha manifestado su voluntad «de parar esta producción». «Si sale, nos va a hacer un daño público, porque seguramente vuelva a estar en todas las tertulias, en los cafés de muchas personas, que sin querer entienden nuestro caso como espectáculo, que piensan que somos actores, pero esto es nuestra vida», afirmó.

Visiblemente afectada manifestó que «hay que aprender, en me-

dios y en redes sociales, a consumir sucesos» de forma responsable. «El consumo de la violencia no puede ser una violencia. No puede ser morbo y espectáculo», agregó, para después solicitar «una verdadera implementación» del Estatuto de la víctima y su modificación y adaptación» para personas como ella, que se les ampare con Justicia gratuita, que «los fiscales actúen de oficio y con diligencia, disminuyéndose esa revictimización, y que lo doten económicamente».

Así lo dio a conocer Ramírez durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Senado a petición propia, donde explicó las supuestas «irregularidades» que

podrían estarse dando dentro la prisión de Brieva (Ávila) con la condenada y «la intención espuria de realizar una serie sobre el caso».

La madre de Gabriel Cruz explicó que, «gracias a la mediación de la Guardia Civil» que le propuso a la productora que la llamaran, habló con su dueña y le «manifestó la voluntad de parar». De hecho, Ramírez la invitó a que se lo mandara por escrito y ella se «olvidaba de tres años de miedo» y retiraba las acciones legales contra la empresa.

No obstante, tras su comparecencia en la Cámara Alta, señaló

hay otras empresas interesadas. «Espero que si nos están escuchan-do, hagan lo mismo que la primera y me pueda ir a descansar tranquilamente», añadió.

NO MÁS VIOLENCIA. En su comparecencia, la madre del niño Gabriel solicitó a los senadores un pacto de Estado, ya que es «un asunto de especial trascendencia, porque puede afectar a cualquiera y no tiene nada que ver con la política. Son derechos humanos», defendió. Ramírez argumentó que el último pacto de Estado fue el de 2017 contra la violencia de género y deseó que «se traslade a cualquier víctima de violencia como agresiones sexuales, pederastia y violaciones, o asesinatos, y en cualquiera de sus manifestaciones».

Además, continuó que quiere

# «Esto no es una victoria», porque hay más empresas interesadas en hacer una serie

que un preso condenado por delitos violentos de especial gravedad «no pueda jamás realizar ni un documental, ni una serie televisiva, ni un libro. Y a nivel político que no se politice a las víctimas», enfatizó Ramírez, quien cursa estudios de criminología y psicología.

Además, la madre de Gabriel Cruz señaló que hoy va a interponer una denuncia ante la Guardia Civil por «una serie de hechos penales de gravedad que están aconteciendo en la prisión de Ávila», además de criticar la falta de información que tiene y ha tenido durante todo el caso, así como que Ana Julia Quezada tenga, a su juicio, más derechos que ellos.

«Yo me quiero volver a retirar a la intimidad, no tengo ningún afán de salir públicamente más y solo les pido que si me pueden ayudar para que así lo pueda hacer y para que mi pequeño pueda estar orgulloso de mí», zanjó Ramírez emocionada y aplaudida por los senadores. La madre de El pescaito entregó a los parlamentarios unos pececitos en agradecimiento y recuerdo del pequeño Gabriel.

## **AUDIOVISUALES**

# El Gobierno retoma con urgencia el proyecto de la Ley del Cine

AGENCIAS / MADRID

El Consejo de Ministros volvió ayer a aprobar el anteproyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual, que pretende fortalecer la industria audiovisual española a nivel nacional e internacional y que engloba a todo el sector, incluidas plataformas y series de televisión.

Una de las grandes novedades es que las series podrán ser también objeto de ayudas públicas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, subrayó que los fondos darán «prioridad» a los productores independientes.

Se trata, precisó, del «mismo texto» validado en diciembre de 2022, cuando el titular de Cultura era Miquel Iceta, y que decayó por la convocatoria de elecciones generales. Ahora, se-rá remitido de nuevo para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación antes de que

La norma, enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, actualiza-rá la Ley de Cine que data de 2007 para adaptarse a los profundas transformaciones que ha experimentado el sector desde entonces, con la incorporación de nuevos contenidos y servicios de distribución, explotación y difusión.

OBSOLETA. Tras el anuncio del Ejecutivo, las principales asociaciones del sector audiovisual consideran que la normativa está bien, porque ha sido muy consensuada, pero nace obsoleta por los continuos nuevos desafíos, como la Inteligencia Artificial, por lo que confían en que mejore tras su paso por el Parlamento.

Los máximos responsables del sector apuntan su preocupación por el hecho de que la financiación de la ley se haga a través del Fondo de la Cinematografía, ahora que se amplía a todo el sector audiovisual, y por el riesgo de que las enmiendas.

que no considera una «victoria» el hecho de que se havan comprometido a no editar la serie, dado que

# Carmen Mola pondrá fin en septiembre a la saga de Elena Blanco con 'El Clan'

■ La saga de la inspectora Elena Blanco, ideada por Carmen Mola, tendrá su desenlace el próximo 10 de septiembre, cuando llegue a las librerías El Clan, de la mano de Editorial Planeta. En la quinta novela de la serie, la agente de la Brigada de Análisis de Casos (BAC) se enfrenta a una poderosa organización integrada por personalidades del mundo de la empresa, la política, la Judicatura y la Policía. El hallazgo de unos cadáveres que han sido eviscerados lleva la investigación de Blanco a cruzar todos los límites, donde «ninguno de sus miembros se había enfrentado a un asesino tan despiadado como El Clan», señalaron desde la editorial.





■ El actor Imanol Arias señaló ayer ante el palabra porque quiere «dejar de estar en la cabecera de este reparto cuanto antes». Así celebra contra el, contra la también actriz Ana Duato y casi una treintena de perso-nas en el marco del *caso Nummaria*. De esta forma, Arias llegó a un acuerdo de con-formidad con la Fiscalía Anticorrupción.

PALMA DE MALLORCA

LITROS / METRO CUADRADO de lluvia y en una sola hora es la que cayó ayer en el aeropuerto de Palma de Mallorca, que tuvo que parar las operaciones por inundaciones en diferentes puntos.



C. P. / BURGOS

ahora qué?, ¿hasta cuándo le van a durar las pilas al presidente?, ¿estará cansado?, ¿lo dejará?, ¿hará un proyecto con un perfil más bajo? Las preguntas después de la derrota en semifinales de la Final Four ante el Força Lleida se arremolinaban en las cabezas de los aficionados del Longevida San Pablo reunidos en el Madrid Arena. A todas esas dudas responde Félix Sancho, presidente del club, en Diario de Burgos. Reconoce que el palo fue duro, que en el momento estaba fastidiado, que un día más tarde seguía cabreado, pero que el lunes ya estaba trabajando en el nuevo proyecto. Estas son sus intenciones para el futuro y sus reflexiones sobre el pasado más cercano.

Se ha llevado un nuevo golpe y ya es el segundo consecutivo, el tercero si se tiene en cuenta el descenso, ¿cómo lo está encajando?

Estuve fastidiado el día que sucedió, pero luego tienes que pensar en tirar para delante. El sábado estaba muerto matado en vida, el domingo hubiera reventado la cabeza a cualquiera y el lunes me puse a intentar arreglarlo.

¿Ya está trabajando en el nuevo proyecto?

¿Va a ser de un perfil más bajo que el de los anteriores?

No, vamos in crescendo. Va a ser un proyecto ganador. ¿Cuándo vamos a subir? Pues

go la máxima confianza en que el San Pablo va a volver a jugar en la Liga Endesa. No voy a parar hasta que vuelva a la ACB. Esta vez vamos a apostar por la continuidad de gran parte de la plantilla.

De momento, tienen contrato Gonzalo Corbalán y Álex Barrera, pero el argentino es un jugador con mucho potencial, ¿va a ser difícil rete-

El crecimiento que ha tenido ha sido con el San Pablo y él quiere jugar con nosotros en ACB. Si va a algún equipo ACB, igual no tiene el protagonismo que puede tener con nosotros y un año más de madurez también le vendría bien. Es patrimonio nuestro, una bandera nuestra, lo queremos con nosotros siempre e igual otro año en la LEB Oro no le hace daño en su formación. Tiempo tendrá de llegar a la Euroliga, que llegará.

Entonces, la idea es mantener a gran parte del plantel... Sí, eso va a dar tranquilidad y el que se quede ya sabe a lo que se queda. Siempre que hemos dado continuidad a los jugadores nos ha salido bien. A veces, no es fácil retener a jugadores porque les salen ofertas mejores o porque la tributación por un jugador que renueva es mayor, sobre todo sin son extranjeros... pero la idea es dar continuidad. Creo que no hemos subido por pequeños detalles.

¿Qué detalles?

Sin entrar mucho en el tema de los árbitros, creo que hemos sido muy perjudicados te año, pero no se sabe. Ten- Habíamos ascendido direc- paces de subir.

tamente si en la canasta de Speight en San Sebastián hubiese habido un 'instant replay', ya que se ve cómo toca claramente la red. También recuerdo la antideportiva a Kasibabu en Valladolid con un jugador que no debía estar jugando porque estaba sancionado... Muchos pequeños detalles que han ido en contra nuestra. Pero no hay que lamentarse ahora, hay que prepararse para que, aún

Hablando de continuidad, ¿se mantendrá también la estructura del club o va a haber cambios?

No va haber cambios, en principio contamos con to-

Echando la vista atrás, ¿hubiese hecho algo diferente a lo largo de la temporada? (Piensa) Quizá, hubo una situación en el mes de diciembre cuando íbamos primesí cambiaría. Hubo

jugador o dos, recién lesionado Prince Ali, justo antes de ir a la cancha del Gipuzkoa, y se decidió no fichar por no mover las cosas que funcionaban. Yo hubiese fichado. Luego, se junta lo de Jiménez, Ali, Fischer, Kasibabu, que jugó infiltrado contra el Tizona... pierdes varios partidos y no hemos subido por uno. Luego regalamos los partidos de Coruña, Lleida y Valladolid. Creo que en el cómputo general, la posibilidad de fichar un hemos acertado con la plan- Jota o algún otro.

tilla porque son buenas personas y buenos jugadores. Falta meterle un poco de carácter desde mi punto de vista, que llegará con el entrenador o algún compañero nuevo.

¿Jota Cuspinera no sigue?

No lo sabemos. La decisión del entrenador es la más importante y la tomaremos esta semana o la que viene. Elegiremos a un entrenador de primer nivel que puede ser





CONTROL DE PLAGAS







# **FÉLIX SANCHO**

PRESIDENTE DEL SAN PABLO

# «No voy a parar hasta devolver al San Pablo a la ACB»



Siguiendo con la reflexión de lo ocurrido durante la pasada campaña, ¿qué ve para cesar a Lolo Encinas a dos meses para el final?

Lolo tenía tanta presión metida sobre los hombros que ya no pudo soportarlo. Es muy buen tío, muy buen entrenador y le tenemos muchísimo cariño, pero de haber continuado con él le hubiéramos hecho un flaco favor. En el momento que le rescinaimos el también se alivia. Había mucha presión sobre él y el equipo estaba atenazado. Jota lo ha hecho muy bien, de 10, encima el equipo se quitó presión. Esa decisión creo que fue correcta.

Después de firmar a algunos de los mejores jugadores de la LEB Oro durante dos años seguidos, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando ve que no tiene éxito?

Cada año aprendemos una cosa nueva. Este año nos hemos quedado en semifinales de la Final Four y llegamos a la última jornada con opciones de ascenso directo. Yo intento buscar soluciones sin mirar el dinero: Rogic, Atic, Ristic... Teníamos una plantilla muy buena, pero quizás había un exceso de presión. Cuando las cosas están apretadas, esa presión es perjudicial. Al Estudiantes le pasó en la final. Tenemos que saber

¿Cree que ese exceso de miedo o responsabilidad jugó un papel clave en la derrota ante el Lleida?

Se perdió por miedo. El uno se cayó, el otro se resbaló, el otro se dio en el pie... Es miedo a perder. Creo que éramos superiores y yo no cambiaría ni un jugador de mi plantilla por los de Lleida. Tenemos una plantilla que creo que no descendería en ACB porque las circunstancias son otras, juegas de otra manera. En la semifinal tuvimos

Tiene pensado rebajar el discurso de esa 'obligación' de subir para quitar ese mie-No. Imposible. El que venga aquí tiene que saber que el San Pablo es el campeón del Mundo de la FIBA, que va a volver a la ACB y que va a volver a competir por cosas. El que no lo sepa, que no venga. ¿Estoy echando mucha presión? Más tengo yo, que tengo a 9.000 personas por las que no duermo por las noches por el compromiso que tengo con ellas. A mí no me molesta no subir al equipo por mí, a mí me molesta por esos abonados que me animan. Si hubiéramos subido, yo hubiese celebrado cero. No tengo nada que celebrar. Lo hago por la gente.

Vamos a apostar por la continuidad de gran parte de la plantilla. Siempre que hemos hecho eso nos ha

Corbalán es patrimonio

Euroliga, que llegará»

nuestro, nuestra bandera y

tiempo tendrá de llegar a la

Creo que hemos sido perjudicados por los

Lolo Encinas tenía tanta presión sobre

los hombros que no pudo soportarlo.

árbitros durante toda la temporada»

salido bien»

¿Y qué le dijeron los aficionados después de la derrota? Me animan, me dicen que no lo deje, que no desespere y esesperar. Lo hago por ellos. Muchas veces no es que esto sea ingrato, sino lo siguiente. Podría estar tranquilamente y no sufrir esto. Igual perdemos y al día siguiente iba a comer o cenar con mi familia y lo anulo porque no me vea la gente. Que diga: 'ayer perdieron y este hoy está comiendo

¿Hasta ese punto le llega a afectar?

(Resopla) Lo sufro mucho, pero no por mí. Lo sufro por todos: la ciudad, los aficionados... El otro día voy al baño del Madrid Arena y hay 15 tíos que te están animando. Me marcho después de perder y no tengo ni una crítica. Entonces, tengo mayor sentimiento de culpabilidad y responsabilidad.

Siempre ha dicho que la masa social es el patrimonio del club, ¿teme que pueda bajar bastante de cara a la próxima temporada?

Haremos alguna cosilla para que eso no suceda y yo creo que la afición, por lo que estoy viendo, quiere ver el equipo en ACB y lo vamos a conseguir juntos. La tercera será la vencida, lo tengo claro.

Habla de hacer alguna cosilla, ¿qué le queda ya en la chistera para la campaña de abonados?

Cada año hemos hecho algo diferente... No sé, igual volver a las cosas del principio, fomentar algún abono...

Ha hecho campañas muy asequibles para los bolsillos y ha mantenido el nivel de las plantillas, ¿le ha dejado mucho agujero económico estos dos años sin ascenso? Sí, mucho, Al final, metes mucho dinero. De lo único que me puedo llegar a arrepentir es si me van mal los negocios dentro de unos años y mi hija me dice que cómo he tirado todo ese dinero en el baloncesto. Es una forma de hablar.

La próxima temporada, además, hay una nueva competición que implica más partidos v. por consecuencia, tener una plantilla más larga. En definitiva, más dinero... Más viajes, plantilla más larga... pero está todo contemplado. No tenemos inconvenientes con eso. Va a ser una liga con muchísima competencia porque cada vez hay más equipos con pasado reciente en la Liga Endesa: Betis, Fuenlabrada, Palencia, Obradoiro, Estudiantes...

¿Qué ha cambiado para que al principio de su andadura tuviera tanto éxito con la conquista de títulos impensables y ahora, sin embargo, la inercia va en dirección contraria?

Eso me lo pregunto yo muchas veces. Digo que alguien nos ha echado un mal de ojo... (risas). No me lo explico porque seguimos siendo los mismos haciendo lo mismo. Creo que lo de antes va

Respecto al Tizona, que llegó también a las semifinales de la Final Four, ha dicho en alguna ocasión que cree que es contraproducente tener dos equipos de la misma ciudad en la misma categoría, ¿sigue pensando lo mismo?

No hay duda, dividimos patrocinios. De nada nos vale que haya dos equipos en la LEB Oro y ninguno en la ACB. Aun así, nosotros tendremos el presupuesto más grande o de los más grandes de la LEB Oro, Además, me dio pena el otro día en Madrid ver a mi gente animando al Tizona y a su gente marchándose del pabellón o no animando cuando jugó el San Pablo.

Habla de los patrocinios... ¿y la ayuda municipal?

Está claro quién mueve más gente. Somos el club de baloncesto de referencia de la ciudad a día de hoy. Eso está claro.

#### - BALONCESTO | LEB ORO

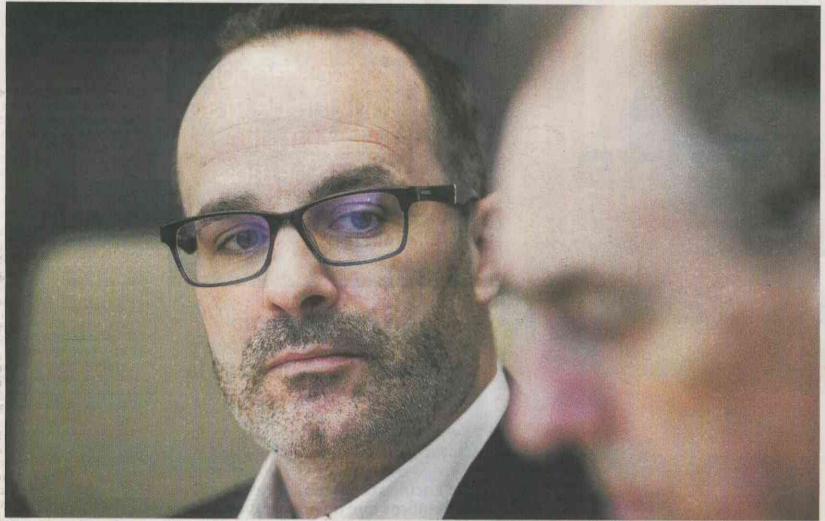

DIEGO OCAMPO
ENTRENADOR
DEL TIZONA

Hemos rendido
a un nivel
muy grande,
pero eso no
quita para que
tengamos el
sentimiento

No se trata solo de reclutar el talento, sino de mantenerlo»

queremos más»

de que

Diego Ocampo tiene contrato con el Tizona hasta 2027. / ALBERTO RODRIGO

# «Mi idea es seguir aquí»

**Diego Ocampo,** técnico del Tizona, señala que su compromiso es crecer con el club y asegura que, a día de hoy, no tiene ninguna oferta de fuera • Ni Jofresa ni Cremo llegarán al inicio del curso 24/25

C.P. / BURGOS

I Grupo Ureta Tizona ha echado el cierre a la temporada con una comida de jugadores, cuerpo técnico, directivos y trabajadores del club. A partir de ahora, toca ponerse a trabajar en el nuevo proyecto y, salvo sorpresa, Diego Ocampo estará al frente del banquillo. A pesar de los rumores que le vinculan con otros clubes, el técnico gallego aseguró que tiene pensado continuar, pues tiene contrato hasta 2027; «Ahora yo no tengo nada, no puedo hablar de lo que no existe. Mi idea es seguir aquí. Mi compromiso es seguir haciendo crecer al club y a los jugadores».

La gran temporada del Tizona ha situado a Ocampo en el candelero, así como a varios integrantes de la plantilla. La idea de la dirección deportiva y del entrenador es mantener a buena parte del bloque, una fórmula que ya le dio un gran resultado el curso anterior. «Los jugadores se han revalorizado, pero es que no se trata solo de reclutar el talento, sino de mantenerlo. Igual a alguno no podemos convencerle de que se quede, pero hay que hacer un buen trabajo».

Desde ya, el Tizona está trabajando para configurar un proyecto que le permita seguir soñando. «Hemos rendido a un nivel muy grande, pero eso no quita para que tengamos el sentimiento de que queremos más. Esto no se acaba aquí. Seguimos en el camino y hay que trabajar mucho para revalidarlo», recordó.

Ocampo insistió en la idea que tienen «un bloque muy especial, que ha sido capaz de ir a tope cada día y que ha primado el equipo por encima del ego». El plan es retener a unos cuantos y lo irán analizando a lo largo de estas primeras semanas.

En cuanto a los lesionados Gerard Jofresa y Joe Cremo, comentó que no llegarán a tiempo al inicio de la temporada. Ninguno de los dos tiene contrato, aunque son jugadores importantes para el



# **APUESTA POR LA CANTERA**

El Club Baloncesto Tizona y el Colegio Blanca de Castilla firmaron ayer un convenio de colaboración para la Escuela Tizona. Los más pequeños podrán realizar sus entrenamientos en el polideportivo del centro educativo a partir de la próxima campaña. El acto estuvo liderado por Miguel Ángel Benavente, presidente del Tizona, y Andrés Moreno, director del colegio. / CB TIZONA

club. «Jofresa ya ha sido operado y tiene un par de meses para recuperarse y empezar a correr. Dentro de la desgracia de lesionarte en los últimos minutos, ahora hay un tiempo sin competición y podrá volver dos o tres semanas más tarde. Cuando regrese, estará aún mejor. Cremo tiene cuatro meses de recuperación y debe seguir el proceso. No tiene contrato y habrá que ver qué hacemos», explicó.

Por último, habló sobre el nuevo formato de la LEB Oro, que pasará a llamarse Primera FEB, y auguró una campaña 24/25 muy competida: «Nos va a exigir mucho a todos. El baile de ascensos y descensos hace que sea más divertido. Ayuda a que nos espabilemos».

BENAVENTE. Por su parte, Miguel Ángel Benavente, presidente del Tizona, calificó el año como «un temporadón» y dijo que tiene las ideas muy claras. Apostarán por «la continuidad, la gente joven y los nacionales»,

#### **FÚTBOL** | SEGUNDA DIVISIÓN



A.O. / BURGOS

öic Badiashile seguirá en el Burgos CE El portero de origen francés ha renovado con el club blanquinegro tres temporadas más, es decir, hasta el año 2027 en la que es la segunda extensión de contrato realizada por el equipo de El Plantío después de terminar la temporada. El primero fue el defensa Aitor Córdoba, que inauguró este apartado vinculándose al equipo de El Plantío hasta el 2026, un año menos de lo que ha firmado Löic.

# = \ ( • ) \ \ \ \ \ TRES TEMPORADAS MÁS

El Burgos se asegura la continuidad a largo plazo del portero, que llegó al club en 2022 y ha formado parte de la primera plantilla este último curso

Hasta el momento, sin embargo, la participación y la importancia del guardameta ha sido prácticamente nula en cuanto a la competición. Llegó a Burgos en 2022 y pasó esa primera campaña entrenando con el primer equipo pero jugando con el filial, donde acumuló

la mayoría de los minutos en Segunda RFEF, la cuarta categoría nacional. Pero desde el pasado verano ya pasó a formar parte de la primera

plantilla burgalesista en calidad de segundo portero tras la salida del veterano Dani Barrio. Eso sí, por delante siempre ha tenido a Jo-

Löic Badiashile nació en Limoges (Francia) en el año 1998. Ha pasado por el AS Monaco, el Rennes, el Cercle Brugge, el CD Las Rozas y el Internacional de Madrid. Ya en 2022 llegó al Burgos CF.

sé Antonio Caro, que jugó las primeras 41 jornadas ligueras de esta temporada y solo se perdió la última, frente al Alcorcón, en la que Loïc Badiashile pudo debutar como titular en LaLiga Hypermotion. Antes, había disputado los tres compromisos de Copa del Rey, todos ellos como titular. Primero lo hizo ante el Hércules, luego ante el Arenteiro y, por último, ante el Mallorca en El Plantío. Encajó cinco goles en esa competición, aunque tres de ellos llegaron en el último duelo, ante un Primera como era el equipo de Aguirre.

Sin embargo, lejos de sus escasos minutos en competición oficial, la importancia de Loïc Badiashile en el vestuario es reseñable. A sus 26 años, se ha adaptado perfectamente tanto a la ciudad como al club y siempre se, muestra muy implicado. Su actitud a la sombra de Caro siempre ha sido ejemplar en todo momento, trabajando como nadie para ganarse una oportunidad que, en las próximas tres campañas en las que cuenta con contrato, espera que pueda crecer. Lo que es seguro es que, se renueve o no a Caro, el club confía en él, en sus aptitudes físicas y en su potencial.

#### TROFEO DIPUTACIÓN

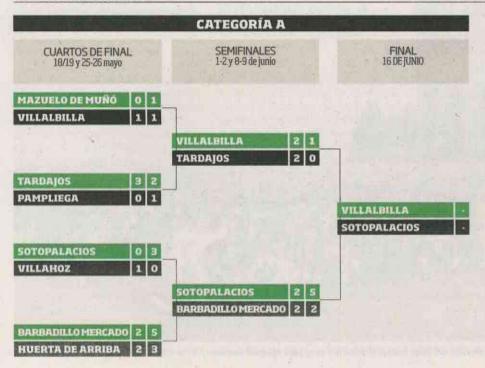

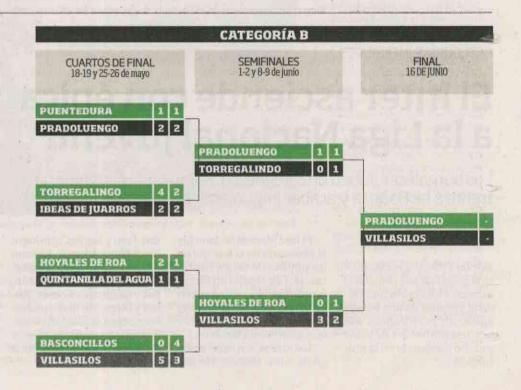

#### **AUTODEFINIDO**

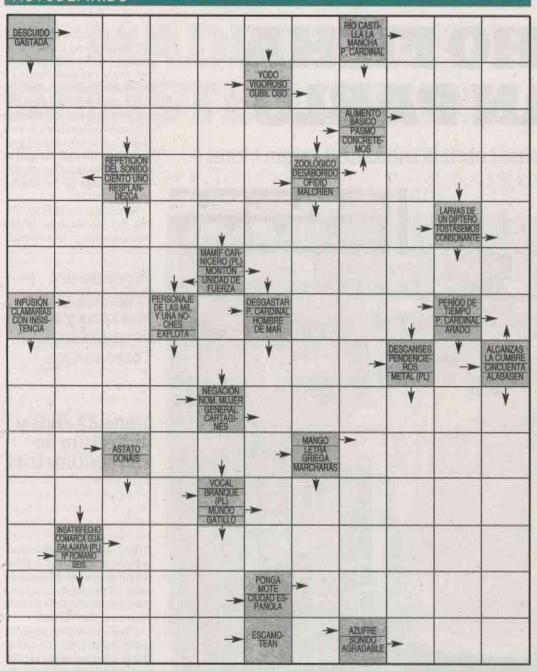

#### LABERINTO



Partiendo del cuadro 1 debe llegar al cuadro 81, pasando por todos los cuadros, trazando rayas verti-cales u horizontales, pero nunca diagonales. Las rayas no pueden cruzarse, y deberán pasar sólo una vez por cada cuadro.

#### SUDOKU

|    |   |   | 1   |   | 4   | 7    | 10 | 9 |
|----|---|---|-----|---|-----|------|----|---|
|    |   |   |     | 5 |     |      | 3  | 1 |
| 3  |   |   |     | M |     | II B | 8  | 6 |
|    |   |   | 181 | 8 | E 2 |      | 6  |   |
|    | 2 |   | 3   |   |     |      |    | 4 |
| 4  | 1 |   | 5   |   |     |      |    |   |
|    |   |   | 2   |   |     | 1    |    |   |
| Į. |   | 3 | 9   |   | 5   | Hu   |    |   |
| 1  |   | 6 |     | 7 |     | 18   | 2  |   |

Rellene las casillas en blanco de modo tal que cada fila, cada columna y cada cuadrado de 3x3 contengan todos los números del 1 al 9, pero sin repetir ninguno, tanto en las filas como en las co-

DEDUCCIÓN DE PALABRA

A

V

C

E

0

E

Cada una de las seis palabras de este juego

lleva a su lado un número, que indica las letras

que tiene en común con la palabra que debe de-

ducir. Para orientación del lector se dan tres letras - en el orden que les corresponde - de la

J

٧

0

0

R 0

S A

# HORÓSCOPO

ARIES 21 marzo a 19 abril

En la mañana te encon-trarás con algunos problemas; trata de no alarmarte ya que les encontrarás solución a lo largo de



TAURO 20 abril a 20 mayo

Vives una etapa mística y lo ignoras. La suerte que buscas está en tu intulción. Haz un esfuerzo y podrás descubrir todo su



GEMINIS 21 mayo a 20 junio

Ten paciencia y no tomes decisiones importantes hasta dentro de unos días. Encon-trarás la solución a los problemas que te preocupan hace tiempo.



CÁNCER 21 junio a 22 julio

Hacía tiempo que arrastrabas una cierta inseguridad pero por fin ha llegado la hora de recu-perar plenamente la confianza per-dida.



LEO 23 julio a 22 agosto

Por una vez vas a olvidar su sensata manera de vivir el amor y te vas a lanzar a una loca pasión. Será muy gratificante y compensatorio.

# VIRGO 23 agosto a 22 septiembre

El momento es bueno para arriesgarse e invertir. Puedes hacerlo en algún negocio que te proponga algún famillar. Cuidado con los negocios con extraños.



Tienes la fortuna muy cerca de tu mano pero el amor sique alejado de tu persona. Si sabes observar y buscar, pronto se

# ESCORPIO 23 octubre a 21 nov.

Hay vientos favorables para que expreses hoy tu creativi-dad en todos los órdenes de la vida. Te sentirás halagado por quienes

#### SAGITARIO 22 noviembre a 21 dic.

Salud mejorando. Cono-cerás a una persona con la que pa-sarás buenos ratos adquiriendo vínculos muy enriquecedores para tu personalidad tu personalidad.

CAPRICORNIO 22 dic. a 19 en.

Día dado a las celebra-ciones, ya que en lo que se reflere al trabajo es posible obtener un ascenso y que surjan pronto nuevos

ACUARIO 20 enero a 18 febrero

Mentalmente estarás hoy muy concentrado en ti mismo. No cambies de actitud, pero ten en cuenta los pensamientos del resto de la gente.

# PISCIS 19 febrero a 20 marzo

En el trabajo deberías perder el miedo al cambio y no afe-rrarte a la rutina. Analiza otras ofertas y, una vez estudiadas, arriésgate.

# AUTODEFINIDO

R

A

C

B

C

В

0

L

A

A

A

R

S

P

T

L

R

Ñ

1

| 666  | 200 | 85  | 555H | 106.0 | 200 | ŒU. |     |      |    |     |     |    |        | 13 | 96          | 65 |
|------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|------|----|-----|-----|----|--------|----|-------------|----|
| \$25 | *   | z   | 0    | 120   | O   | 0   |     | -14  | 0  | mi. | 10) | ш  | N      | ſ  | 9           | 2  |
| P.   | 00  | *   | 573  | 2     | Œ   |     | -   | 40   | m  | en: | 4   | 0  | 0      | п  | 8           | ŧ  |
| æ    | 623 | Pa- | 0    | co    | W   | 6/3 | 0   | .00  | -  | OC. |     | 0  | 649    | н  | 0           | 17 |
| EQ.  | 60  | 1   | e/3  | 0     | 2   | 134 | 69  | 8    | O  | 114 | 120 | 0. | E.     | н  | 100         |    |
| 114  | 0   | 0   | 8    | 3     |     | *   | 111 | -    |    |     | (EC | 40 | 60     | ш  | 4           | 0  |
| Sast |     | 00  | 46   | 553   | (X) |     | pet | ×    | in | Pos | ~   |    | HP-C/T | п  | 7           | 1  |
| -4   | 0   | .00 | 0    | in    | 30  | 2   | 0   | Fig. | 44 |     | 63  | 45 | =      |    | 3           | Ē  |
| 60   |     | 3   | m    | -6    | 0   |     | ш   | cin  | 1- | 46  | -   | -  | -5     | ı  | 9           | 1  |
| 1,63 | 0   | 0   |      | 00    | -   | 144 | -4  | W    |    | 100 | -1  | -  | 500    |    | T           | 3  |
| 63   | w   | cri | 0    | 9     |     | 1-  | ш   | 26   | -  | 0   |     | 26 | 8      |    | 6           | 1  |
|      | 8G  | -4  | -    | 0     | =   |     | O.  | E    | ×  | ég: | E   | -C | 6/3    | 8. | or or other | L  |
|      |     |     |      |       |     |     |     |      |    |     |     |    |        |    |             |    |

# SUDOKU

E

0

S

S

Α

2

3

3

2

3

3

| H | 9 | 2 | 6            |               | 4 | 8   | 9  | 1 | Ľ  |
|---|---|---|--------------|---------------|---|-----|----|---|----|
| A | 8 | Þ | 9            |               |   | 6   |    |   | 2  |
| ı | 3 | 1 |              |               |   |     |    | 8 | G  |
| u | 2 |   |              |               |   | g   |    |   | 12 |
| ĸ | V |   |              |               |   | 3   |    |   | 9  |
| 9 | 2 | 9 | g            |               |   |     | L  | 3 | 8  |
| H | 9 | B | Þ            | 6             | 2 | 4   | L  | 9 | 3  |
|   | U |   | and the same | <b>Bullio</b> |   | 9   | v. | 6 |    |
|   | 6 | G | 1            | 4             | 2 | SE. | 2  | 9 | g  |

## LABERINTO



JEROGLÍFICO.

YUM AT23 OGLOG Y UM AT23) DEDUCCION

ISLENA

aútis. Ce. Lo.- 8: Domina.- 9: Paca. Oteros.- 10: eroveb. ocro.- 11: Creta. selP. VERTICALES: 1: Polivinilo.- 2: Irisados, St.- 3 Peloponeso.- 4: Iros, Rato.- 5: rap, zerp.- 6: Ilusos, aeR.- 7:

HORIZONTALES: 1: Piperia, Pe,- Z: Ore, aluparc,- 3: Liliput, Cor,- 4: IsoR, sidavE,- 5: Vaporoso, ET,- 6: Idos,

# **JEROGLÍFICO**

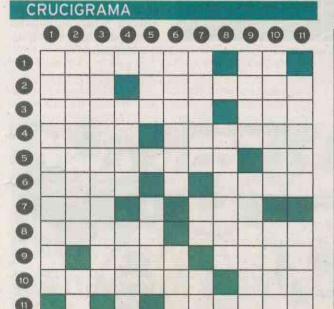

LOCO ¿Cómo se encuentra tras romper con Joana?

HORIZONTALES: 1: Conjunto o provisión de pipas (toneles). Nombre de consonante.- 2: Hable en público. Al revés, persona que lleva una vida contraria a toda norma de moral.- 3: Nación ficticia de la novela Los viajes de Gulliver. Corazón.- 4: Al revés, director de cine y guionista Italiano. Al revés, evitáis con astucia una dificultad prevista.- 5: Volátil, etéreo. Ejército de Tierra.- 6: Dementes. Costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país.- 7: Impar. Movimiento Involuntario.-8: Departamento francés. De cobre o bronce (PI).- 9: Nombre de mujer. Árbol de las aceráceas.- 10: Al revés, que padece cierta enfermedad infecciosa crónica, caracterizada por síntomas cutáneos y nerviosos. Grito del juego del escondite.- 11: Al revés, licitador que ofrece precio en subasta.

VERTICALES: 1: Resina termoplástica obtenida por polimerización de derivados del vinilo.- 2: Iridiscentes. Nota musical.- 3: Región griega.- 4: Marcharos. Poco común.- 5: Al revés, idéntico. Al revés, honor, estima o consideración que se adquiere o gana con una acción glorlosa. 6: Soñadores. Al revés, culpada.- 7: Al revés, emplaza. Nombre de consonante. Pronombre personal.- 8: Divisa una extensión considerable de terreno desde una altura.- 9: Nombre familiar de mujer. Cerros aislados.- 10: Al revés, coma un animal su presa. Al revés, infierno.-11: Isla más grande de Grecia. Al revés, extremidad de cada uno de los dos miembros inferiores del cuerpo humano (PI).



CRUCIGRAMA

Mode.- 7: Non. ciT.- 8: Isère.- Eneos.- 9: Sara. Arce.- 10: osorpel., Orl.- 11: rotsoP

EL SEÑOR

# Don Clementino Vallejo Valdivielso

Falleció en Burgos el día 11 de junio a los 94 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q.E.P.D.

Su apenada esposa: doña Gloria Porres Revilla; hijos: Ángel y José Luis; hijas políticas: Elena y Marisol; nietos: Elvira y Sergio; Adrián y Alba; Andrea; biznietos: Unai y Elene; hermanos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana jueves a las 11,15 de la mañana, en la capilla del Tanatorio de Funeraria San José, efectuándose acto seguido su incineración.

Vivía: C/. Santa Dorotea N.º 18-20.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

BURGOS, 12 DE JUNIO DE 2024



# **Don Luciano**

EL SEÑOR

**Alcalde Cuesta** 

Viudo de Popi Renuncio Gómez

Falleció en Burgos el día 11 de junio a los 83 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q.E.P.D.

Sus apenados hijos: José Ramón y Miguel Ángel; hija política: Loreto de Salomón; nietos: Carmen y Diego; hermanas: Esperanza y Carmen; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 3,45 de la tarde, en la capilla del Tanatorio de Funeraria San José, efectuándose acto seguido la conducción del finado al cementerio de San José.

Vivía: Avda. de la Constitución Española N.º 25.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

Burgos, 12 de junio de 2024

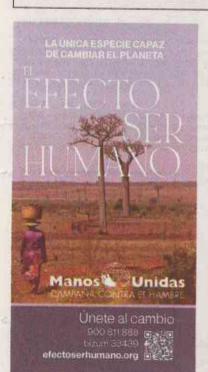



EL SEÑOR

# Don Eusebio Poza López

Ha fallecido en Vadocondes (Burgos), el día 11 de junio de 2024 a los

D.E.P.

Su esposa: Blanca; su hija: Leticia; hijo político: Alberto; nieto: Lucas; cuñados, sobrinos, primos, amigos y demás familia ruegan una oración por su alma.

Velatorio: Tanatorio Funelca-Albia, (junto al cementerio). Sala VIP. Responso: Hoy miércoles, 12 de junio a las 18,30 horas, en la capilla del Tanatorio Funelca-Albia (Aranda de Duero). Incineración: A continuación del responso.

Funelca Tanatorio Crematorio. Crta. de La Aguilera, Km. 1,5.

Ananda de Duero (Burgos), 12 de junio de 2024

medicusmundi



LA SEÑORA

# Doña Isabel García Villanueva

Viuda de don Nonito Sedano Díez

Falleció en Burgos el día 11 de junio a los 88 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad,

Q.E.P.D.

Sus apenados hijos: José Emilio, Basi, María Azucena y Ana Isabel; hijos políticos: Rosalina Vega y Ángel Villaverde; nietos: Vanessa, Rodrigo, Jorge Alberto, Juan Alberto, David Alexander, Naia y Carmen; hermano: Isidro; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán mañana jueves a las 10,15 de la mañana, en la capilla del Tanatorio de Funeraria San José, efectuándose acto seguido su incineración.

Vivía: C/. Belorado N.º 6.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

BURGOS, 12 DE JUNIO DE 2024

# Doña María Mercedes García Soto

Viuda de don Perfecto Sastre VIIIa

Falleció en Burgos el día 11 de junio de 2024 a los 76 años habiendo recibido los auxilios espirituales.

D.E.P.

Sus hijos: Eva María y Roberto; hijos políticos: Javier y Carlen; nietos: Montserrat, Daniel, Lucas y Eva; hermanos: Benita, Carmen, Pedro, Gabriel y Emiliana; hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles día 12 a las 16 horas, en la iglesia parroquial Nuestra Señora de Fátima, Burgos. Acto seguido se procederá a la conducción de la fallecida al cementerio de Peral de Arlanza (Burgos).

Capilla velatoria: Tanatorio Albia, Burgos.

Pésames por internet: lapazfuneraria@albia.es

Burgos, 12 de junio de 2024



# Doña María Piedad Ortega Terradillos

LA SEÑORA

Falleció en Burgos el día 10 de junio a los 70 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

Q.E.P.D.

Su apenado esposo: don Javier Nicolás Vicario Arroyo; hijos: Javier, José Carlos e Isabel; hijos políticos: Mónica y Óscar; nietos: Nicolás, Daniela, Candela y Alba; hermanos: José Luis, Andrés, Araceli, Maite, Francisco (†) y Dori; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Las honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy miércoles a las 12 de la mañana, en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, efectuándose acto seguido su traslado al Tanatorio de Funeraria San José para proceder a su incineración.

Vivía: C/. Jaén N.º 3.

Capilla ardiente: Tanatorio de Funeraria San José.

Burgos, 12 de junio de 2024



también en los momentos más difíciles

Gonda Diario de Burgos

ESQUELAS y AGRADECIMIENTOS: 947 26 83 75

CONVOCATORIAS | 947 267 280 | agenda@diariodeburgos.es

@diariodeburgos

@diariodeburgos

O diariodeburgos es



JUEVES D

JUNIO

S DOCUMENTAL

Domingo Domingo

Dentro del XI Ciclo de Cine sobre Comercio Justo y Consumo Responsable. Las mandarinas ya no son de los agricultores, sino de las multinacionales. Pero, ¿qué pasará cuando un pícaro agricultor valenciano esconda un árbol secreto con la intención de patentar sus propias mandarinas y hacerse rico? Entrada gratuita previa inscripción.

VAN GOLEM 19:30 HORAS



JUEVES

JUNIO

ENCUENTRO Serrat-Gabilondo

A las 12 h. Investidura como doctor honoris causa por la UBU de Joan Manuel Serrat. A las 19.30 h. charla informal sobre la música, la literatura, el periodismo y la cultura en general con Gabilondo. Abierta al público.

PARANINFO UBU (Burgos)

# HOY

12

de junio de 2024

Faltan 202 días para que finalice el año.



Benigno Pendás disertará hoy en la Cátedra Monarquía Parlamentaria de la UBU.

# Finalizan las jornadas sobre los 10 años de reinado de Felipe VI

La Cátedra Monarquía Parlamentaria de la UBU, en colaboración con la Fundación Caja de Burgos, está organizando unas jornadas con motivo del X Aniversario de la proclamación como Rey de Felipe VI.

Hoy, se cierra este ciclo de ponencias con la conferencia La Monarquía de España: una brillante hoja de servicios que será pronunciada por Benigno Pendás, catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo, presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y consejero nato del Consejo de Estado.

En su disertación, el ponenteexpondrá el carácter radicalmente nuevo de 'la forma política' de nuestra Monarquía Parlamentaria, un modelo democrático de Jefatura del Estado, cuyos elementos esenciales han transformado, con la Constitución de 1978, positivamente, la historia de España.

La Cátedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad de Burgos, dirigida por Juan José Laborda, se ha convertido en un referente para impulsar el estudio, el análisis y el debate sobre el Rey como jefe del Estado, su estatuto jurídico y sus funciones en el marco de la forma de gobierno parlamentaria reconocida en nuestra Constitución.

El acto tendrá lugar a las 19 horas, en Cultural Cordón, con entrada libre hasta completar aforo.

# PRESENTACIÓN DE LIBRO

#### Carlos Briones

El Museo de la Evolución acoge la presentación del libro A bordo de tu curiosidad (editorial Crítica) escrito por el divulgador y colaborador de Diario de Burgos Carlos Briones. A través de 52 interrogantes, el Investigador del CSIC reivindica la importancia del espíritu crítico y de la cultura científica, combinando rigor, frescura, emoción, humor y calidad literaria. Entrada libre. Se podrá seguir por el Youtube del MEH.

MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA 20:15 HORAS (Burgos)

#### CONFERENCIAS

#### Volcanes e imanes: qué nos cuenta la huella magnética grabada en las rocas volcánicas

Por el investigador de la Universidad de Burgos Manuel Calvo Rathert. La actividad volcánica durante 85 días del volcán Tajogaite en la isia de La Palma en 2021 despertó el interés por las erupciones volcánicas. Pero la actividad volcánica en la Tierra es mucho más constante de lo que parece.

LA ESTACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 19:00 HORAS (Burgos)

# Dignidad humana y calidad de vida

Por Amador Martínez Tejedor. Dentro del segundo ciclo de conferencias que organiza el Círculo Católico 'Círculo Conocimiento'. Entrada es gratulta hasta completar aforo.

SALÓN DE ACTOS PLAZA ESPAÑA FUNDACIÓN CÍRCULO 20:00 HORAS (Burgos)

#### Atapuerca: un modelo de investigación y de transferencia social

Se está celebrando desde ayer un Congreso en Burgos sobre conservación de carreteras que finaliza mañana. Entre los actos programados, hoy tendrá lugar esta conferencia a cargo de Eudald Carbonell con entrada libre.

FÓRUM EVOLUCIÓN 19:00 H. (Burgos)

#### RECITAL LITERARIO

#### Te cuento mi cuento

Lectura de los cuentos que han nacido del Taller de Creación Literaria de la Biblioteca Pública de Burgos impartido por la escritora Paloma Ruiz-Rivas. Para público juvenil y adulto. Entrada libre hasta completar aforo.

BIBLIOTECA PÚBLICA 19:30 H. (Burgos)

#### ACTIVIDADES

# Escuela de Arte y Superior de Diseño de Burgos

La Oficina Verde de la Universidad de Burgos organiza esta visita técnica. La escuela es el centro educativo de Burgos que concentra todas las enseñanzas de Artes plásticas, diseño y moda. Desde las modalidades artísticas de Bachillerato hasta diversos Grados Superiores como el Grado en Diseño de producto, Diseño de moda o Fotografía, entre otros.

ESCUELA DE ARTE SUPERIOR Y DE DISEÑO DE BURGOS (CALLE SAHAGÚN, 2) 10:00 HORAS (Burgos)

#### Voces del territorio: Experiencias de la despoblación en España

Taller ambiental con Benedetta Olivieri e Iker Esteban (UBU) en el que se plantea, a través de la visualización de un breve vídeo-documental de 23 minutos, que el público aporte sus conocimientos y experiencias para llevar a cabo una tertulia sobre la situación actual. Organiza UBUVerde.

SALA DE JUNTAS 2 DE LA EPS RÍO VENA 18:00 HORAS (Burgos)

#### CONCIERTO

# Proyecto de Futuro II

Continúa el ciclo que la Sociedad Filarmónica está dedicando a promesas del mundo de la música. Hoy, seis jóvenes intérpretes, alumnos del conservatorio Rafael Frühbeck de Burgos, interpretarán obras de R. Strauss, C. Debussy, F. Liszt, O. Messlaen, F. Devienne, F. Chopin, J. Turina, J.S. Bach y F. Mendelssohn. Entradas: 15 euros para los no socios.

AUDITORIO ELCÍRCULO DE LA CALLE ANA LOPIDANA 6 20:15 HORAS (Burgos)

# **EXPOSICIONES**

SANTORAL: Ss.

Basílides; Esquilo

an. León III: p.

Odulfo; Gaspar

Bertoni; Juan de

Sahagún: pbs. Rosa

Francisca María de

los Dolores Molas;

Paula Frassinetti:

vs. y fdras. MISA:

De Feria del T.O.

(ob.): mrs. Onofre:

#### MONASTERIO DE SAN JUAN Alegorías y fantasías

Ángel Herraiz crea las alegorías a través de sus 24 imágenes mientras que Cristino representa la fantasía con animales forjados en hierro.

DE MARTES A SÁBADOS DE 11 A 14 Y DE 17 A 21 HORAS. DOMINGOS DE 11 A 14 HORAS. HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO.

#### BIBLIOTECA PÚBLICA Renacimiento vibrante

La exposición de Arona Garley invita a reflexionar sobre las propias experiencias, valores y visiones del mundo, inspirándo a abrazar el cambio, la creatividad y la belleza que se encuentra en lo inesperado.

DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 21:00 H. SÁBADOS, DE 9:00 A 14:00 H. HASTA 28 DE JUNIO.

#### BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES Objetivo 947

Englobada en la VII Semana de Música Local esta muestra se compone de imágenes de David Palacín, Héctor Conde, Rodrigo Mena, Sara Irazábal, Sergio Ibannez y Virginia Barbero. DE LUNES A VIERNES: DE 9:00 A 21:00 HORAS. SÁBADOS: 09:30 A 14:00 HORAS. HASTA EL DÍA 13 DE JUNIO.



#### BIBLIOTECA UNIVERSITARIA Entrañas

Recopilación de pinturas, esculturas y fotografías de Matías Burgos en las que el cuerpo y rostros en tensión son el centro de la obra, sin un fondo definido o ropas que oculten la figura cuya anatomía a menudo distorsiona y retuerce.

DE LUNES A VIERNES DE 7.45 A 20.45 H. HASTA EL 5 DE JULIO.

# BIBLIOTECA MIGUEL DE CERVANTES A la bibioteca en metro

El joven de 15 años Marco Mediavilla ha diseñado el transporte subterráneo de Burgos para llegar a la biblioteca, con 8 líneas y numerosas estaciones, planos y carteles informativos.

DE LUNES A VIERNES: DE 9 A 21 H, SÁBADOS: DE 9:30 A 14 H, HASTA EL DÍA 28 DE JUNIO.

#### CULTURAL CORDÓN Lucio Muñoz. Vuelta a casa

La muestra La exposición integra el techomural y las puertas realizadas en Burgos en 1986, acompañadas de una treintena de sus obras significativas,

DE MARTES A SÁBADOS DE 11.30 A 14 HORAS Y DE 17.30 A 20.30 HORAS, DOMINGOS Y FESTIVOS, DE 11.30 A 14 HORAS, HASTA EL 16 DE JUNIO.

#### VIDA SOCIAL



# Más de 100 escolares visitan el parque eólico Quintanilla II

Con motivo de la celebración del Wind Day, la energética EDP ha invitado a más de 100 estudiantes de Educación Primaria de los colegios CEIP Saturnino Calleja y el CEIP Francisco de Vitoria de Burgos a conocer el parque eólico Quintanilla II, que posee los aerogeneradores más altos de España. Los alumnos, acompañados de autoridades, han podido conocer de primera mano el funcionamiento del parque, además de realizar diversas actividades didácticas y lúdicas con entrega final de premios.

## REGISTRO CIVIL

NACIMIENTOS: Sanad Gargache El Moustachir, Mateo Rodrigo Vallejo, Alessi-Delaya Voinea Filip, Boris Kalchev Dilyanov, Owen Ruiz Montoya, Daniel Campo Martínez, Marcos Moya González, Valentina Sánchez Bermeo, Aydee-Liliana Ocampo Duque.

DEFUNCIONES: Angel Orodea Martín, 75; Dionisio Pelegrin Martín, 84; Oliva Heras Moreno, 96; Migdalia Coromoto Marínez de Zapata, 74; Asunción Gutiérrez Gama, 103; Antonina Álvaro Álvaro, 89; Luis Rejas Hernando, 89; Andrés Serafin Carcedo Bartolomé, 75; María Piedad Ortega Terradillos, 70; Fátima Bayona Gómez, 55; José Eugenio Escolar Ramos, 76; Oliva Sanz González, 100; María Mercedes García Soto, 76; María Rosa Hernández Guerra, 67.

#### M EFEMÉRIDES

1942- en el marco del Holocausto judío, la futura escritora Anna Frank (1929-1945) recibe un diario en blanco como regalo por su decimotercer cumpleaños.

1943- en Berezhany (Rusia), en el marco del Holocausto judío, los nazis exterminan el gueto; 1180 judíos son llevados al cementerio judío y fusilados.

1943- en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad alemana de Gelsenkirchen es bombardeada por los aliados, produciéndose 270 personas asesinadas.

1901- Cuba consiente convertirse en un protectorado estadounidense.

1967- la Unión Soviética lanza hacia Venus a la sonda espacial Venera 4, que se convierte en la segunda sonda en entrar en la atmósfera de Venus y en la primera en enviar datos sobre ella.

1985- España firma el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea.

1991- en Rusia, Borís Yeltsin es elegido presidente.

1994- primer vuelo oficial del avión birreactor más grande del mundo Boeing 777.

1994- Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman son asesinados fuera de su casa en Los

Angeles, California. O.J. Simpson posteriormente, es absuelto de los asesinatos, pero se le hace responsable de una demanda civil por homicidio culposo.

#### CUMPLEANOS

Hoy cumplen años los siguientes personajes famosos: Rozalén (fotografía izquierda), cantautora española, 38. Icíar Bollaín (fotografía derecha), actriz y cineasta espa-







# Mus solidario Fourni

Asesmus (Asociación Española de Mus) reunió en un céntrico restaurante de nuestra ciudad a 72 parejas que participaron en la Segunda Edición del Torneo Solidario que organiza esta sociedad. La recaudación se donó a la Asociación Síndrome de Down Burgos.

Torneo de



Avda, Castilla y León, 20 C/ Vitoria, 50 www.ferroplas.com www.santosburgos.es

# ME HOY FELICITAMOS A...

Las fotografías para esta sección se enviarán a la dirección de correo electrónico agenda@diarlodeburgos.es con, al menos, una semana de antelación, y el mismo deberá incluir la foto, fecha de nacimiento, nombre y apellidos del niño al que se felicita y el colegio en el que estudia.

# PARA 'HOY FELICITAMOS A...'

#### DATOS DEL FELICITADO

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento Colegio

Localidad

Teléfono Nº de suscriptor (si lo es)

Adjuntenos, junto a este cupón, la fotografía de la persona a la que desea felicitar. Envielo, junto a una fotocopia del DNI, a la sección «Hey felle citamos a...» por correo postal a Diario de Burgos. Avds. Castilla y León 02-64, 09006 Burgos o por e-mail a agenda@diariodeburgos.es

«En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, se le info cial con la financia de prestarle el servicio anunciado, así como de ser incorporados a un fichero cuyo responsable (con CIF número A-09002387 y domicilio en Burgos, Avenida Castilla y León, números 62 - 64). E-09006 Burgos».



Lucas García Esteban Cumplió 5 años y estudia en el colegio Blanca de Castilla.



Ariadna Gómez Presa Cumple 6 años



2400 €

Torneo Txapelgym de Gimnasia Artística Femenina celebrado en Vitoria. Los técnicos burgaleses quedaron muy satisfechos de la actuación de sus deportistas en un campeonato en el que participaron gimnastas de toda España. Destacar a Andrea Saiz y a Julia Revilla que fueron terceras en sus categorías.





MAQUINARIA DE HOSTELERÍA FRIO INDUSTRIAL Y AIRE ACONDICIONADO

www.frigas.com SERVICIO TÉCNICO PROPIO BURGOS 947 20 96 11 ARANDA DE DUERO 947 51 18 71



# Diario de Burgos

MEDALLAS DE ORO DE LA CIUDAD, LA PROVINCIA Y DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN DECANO DE LA PRENSA BURGALESA

Edita: Grupo de Comunicación Promecal, S.L. \* Talleres, Administración, Publicidad y Redacción: Avda. Castilla y León, 62-64, 09006 Burgos \* Imprime: Diario de Burgos Taller de Impresión \* Administración: 947 26 83 75 / 947 26 57 68 \* Publicidad: 947 26 83 75 \* Redacción: 947 26 72 80. \* Apdo, de Correos 46 \* Depósito legal: BU-5-1957 \* DELEGACIONES; Aranda de Duero: San Francisco, 31 bajo, 09400, 947 54 60 01 \* Miranda de Bbro: Ciudad de Harro, 4 bajo, 09200, 947 34 78 16 \* Merindades Arcentales, s/n bajo, 0900 Medina de Pomar. 947 14 77 49 \* Valladolid: ICAL C/Los Astros, s/n, 47009 Edificio Promecal. 983 32 50 00 / 983 32 50 54. Prohibida toda reproducción a los efectos del Artículo 32, 1, párrafo segundo, LPI.

EDICIÓN DIGITAL: www.diariodeburgos.es / correo electrónico: lectoren@diariodeburges.es

EL TIEMPO EN BURGOS HOY I MÁS INFORMACIÓN EN PÁGINA 60

| MÁXIMA      | 160 |         | HOY           | MAÑANA | PASADO |  |
|-------------|-----|---------|---------------|--------|--------|--|
|             | 100 | BURGOS  | \$\frac{1}{2} | *      | 8      |  |
| San and San | 70  | ARANDA  | 9             | ' (A)  | 95     |  |
| MINIMA      |     | MIRANDA | 8             | či.    | 96     |  |

EDITA: GRUPO DE COMUNICACIÓN PROMECAL, S.L

# Caos en la ratonera



ERRE QUE ERRE **FERNANDO** TRESPADERNE

ara los que durante décadas padecimos las limitaciones de la famosa N-I y perdimos en esa trampa mortal a amigos y conocidos, la ansiada liberalización de la autopista AP-1 fue un alivio por cuanto creíamos que era la solución a nuestros quebraderos de cabeza cada vez que cogíamos el coche en dirección Miranda o Burgos. Pero la cruda realidad, casi seis años después de levantar las barreras de la autopista, nos demuestra que los muertos y el caos ha cambiado de vía, de la vieja nacional a una autovía que deja mucho que desear porque no se ha invertido, excepto en renovar el asfalto, un euro y no deja de ser una mala copia de una vía de alta capacidad, que es lo que necesitamos para conectarnos con Europa

Hace cinco días, la vieja autopista volvió a colapsarse durante más de tres horas debido a un accidente mortal. Un hecho que viene a ratificar que se 'atasca', de media, una vez a la semana con retenciones de dos horas, es decir, más de sesenta días al año hay atascos y el último me tocó. Padecí lo mismo que cientos de conductores: caí en una ratonera sin enterarme.

Mientras esperaba pacientemente en el coche me preguntaba por qué nadie me avisó del accidente y atasco cuando entré en la autovía en Briviesca, ¿tanto cuesta colocar un cartel informativo -si no se quiere tener de plantón a una pareja de la Guardia Civil- antes de coger la autovía para alertar de la incidencia? Sin duda hemos ido a peor; cuando era autopista de pago por lo menos el de la cabina informaba de cualquier contratiempo. Ahora nadie se preocupa y te dejan ir directamente hacia una trampa de horas porque no hay salida ni escapatoria.

Lo peor de esta situación, que desgraciadamente se repetirá decenas de veces a lo largo de este verano, es que el Gobierno central no tiene ninguna intención de cumplir alguno de los anuncios que hizo cuando levantó las barreras: un tercer carril y más salidas o nuevos accesos.

A la espera de esas inversiones, que probablemente no veré (al ministro de Transportes y al Gobierno le importan un pimiento), vuelvo a circular por la vieja N-I, un remanso de paz... a ciertas horas porque tengo la impresión de que hay más conductores que piensan lo mismo.



En este callejón actúan en agosto Celia Becks, The New Raemon, Mercedes Cañas y Myriam Latrece Trío. Mañana estarán Ana Medina y Chica-Sobresalto. / VALDIVIELSO

# EL PASAJE LAMPÉREZ

I.L.H. / BURGOS

l año pasado, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Vicente Lampérez y por petición de la Institución Fernán González, el Ayuntamiento decidió dar su nombre al pasaje que discurre entre la Casa del Cordón y el edificio Nexo, o lo que es lo mismo, entre la calle Cordón y la pla-

za de la Libertad. Ahora ese espacio falto de mimo entra en la agenda cultural en unas fechas, las de agosto, siempre escasas de propues-tas en la ciudad. Y el nombre del arquitecto que colaboró en la restauración de la Casa del Cordón resonará junto a uno de sus muros dentro del ciclo que estrena la Fundación Caja de Burgos, que tiene al lado su sede.

El escenario se llamará Callejón en Acústico y aprovechará las escalinatas que tiene en el acceso por la calle Cordón para aprovecharlas de tarima. Dadas las dimensiones del pasaje, se pretende que sean conciertos íntimos y de pequeño formato, resguardados del viento norte entre dos muros y a la sombría fresca agradecida de las tardes de verano. Los conciertos previstos para inaugurar el ciclo tendrán lu-



Ana Medina es autora de 'Escucha esta canción'.

La calle que discurre entre la Casa del Cordón y el edificio Nexo entra en la programación de Caja de Burgos. Acogerá cuatro conciertos en acústico los martes de agosto y un encuentro literario mañana

> gar al aire libre los cuatro martes de agosto (días 6, 13, 20 y 27), a las 20:30 horas y con un precio de 15 euros o de 50 si se adquiere el abono para los cuatro.

> La actuación para romper el frío (o el calor, que es lo que debería tocar en esas fechas) será la de Celia Becks, ex bajista de La La Love You, presentando los temas del disco Ve a terapia. Una semana después será The New Reamon el protagonista del callejón. El proyecto personal y atípico del

catalán Ramón Rodríguez sonará con los temas de Postales de invierno, una carta de despedida a un amigo desaparecido.

De Mercedes Cañas dicen que es una de las cantautoras más prometedoras del panorama español y a la madrileña se la podrá escuchar el tercer martes, el 20 de agosto. Con una carrera que ha ido construyendo de manera independiente a través de las redes sociales, acude con su primer disco, Que entren en mi cabeza.

Finaliza el ciclo con Myriam Latrece Trío, acompañada de guitarra y voces. Tradición, música popular y folclore son sus platos fuertes junto a una voz que se mueve en los registros del jazz y que ha acompañado a artistas como Jorge Drexler.

Y para dar la bienvenida al ciclo y al pasaje Vicente Lamperez como

ñana habrá un encuentro literario bañado de música: la burgalesa Ana Medina hablará de su novela Escucha esta canción y Maialen Gurbindo, conocida como Chica Sobresalto, lo hará sobre su libro autobiográfico El arte de ser mediocre. La velada tendrá lugar a las 19:30 horas y las invitaciones se consiguen con la compra de una entrada para el ciclo o, si hay disponibles ese mismo día, en las taquillas de Cultural